EL PARTIDO QUE APASIONA A LA CIUDAD



### Cómo llegan Central y Newell's de cara al clásico

El choque será en el Gigante, el sábado 10 o el domingo 11 de agosto. Los dos equipos transitan momentos distintos ante un duelo de alto voltaje. Ovación





Decano de la Prensa Argentina

Rosario, lunes 29 de julio de 2024 | lacapital.com.ar

EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA

### Numerosos rosarinos se anotaron en los créditos hipotecarios Nido

Un total de 11.671 se inscribió para el primer sorteo hasta el viernes pasado. El plazo para sumarse a la lista vence pasado mañana y los adjudicatarios se conocerán el 7 de agosto próximo por intermedio de un sorteo de Lotería de Santa Fe. Páginas 3 y 4

TENTADOR

Las cuotas no están demasiado lejos del valor de un alquiler

VIRGINAS ASPIECETTO. LA CAPITAL

### El Macro, símbolo de la ciudad, se tiñe de rosa

El grupo de artistas que fue seleccionado por un concurso de ideas ya dio inicio a su trabajo y los silos Davis, enclave del icónico museo local, comenzaron a vestirse de una tan inusual como romántica tonalidad. Página 6

UN DISCURSO SIN SORPRESAS

# Milei le prometió al campo que pondrá n al cepo y también a las retenciones

En la inauguración de la Exposición Rural el presidente aseguró que ese es su compromiso desde que asumió, aunque no dio precisiones sobre cuándo será posible cumplir con el ambicioso objetivo. Página 12

### **TENDENCIAS**

### Son cada vez más las mujeres de la ciudad que quieren formarse como "patovicas"

Es la primera vez que el cupo del curso municipal para convertirse en agente de control, admisión y permanencia tiene mayoría de inscriptas del sexo femenino. Página 10

### Uno de cada tres empleados en Rosario, bajo la línea de pobreza

Un informe revela que los ingresos perdieron un cuarto de su poder adquisitivo entre 2017 y 2023. Página 2

### Matan en un búnker a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Fue en barrio Las Flores. Su novia y otro chico que estaban con él quedaron detenidos. Página 11

### CIUDAD Y REGIÓN

### Empleo y salario

Las remuneraciones de cuentapropistas y asalariados informates los al nivel más bajo en seis años



La disminución de la oferta laboral, junto con los bajos salarios, es el lado B de los últimos datos oficiales que muestran una caída de la desocupación en el Gran Rosario.

Este porcentaje de ocupados pobres, destaca el trabajo, se ubica al nivel de 2020, cuando la economía sufría las consecuencias de la paralización impuesta por la pandemia de coronavirus, y en los valores más altos de los últimos seis años.

#### No a todos por igual

Comparando los últimos seis años, "se observa que la tasa de pobreza para la población y el total de ocupados aumentó hasta el último trimestre de 2020 y, aunque se contrajo en los años siguientes debido al rebote de la actividad económica pospandemia, volvió a crecer en . 2023" , destaca el informe.

Este mayor porcentaje de personas ocupadas que se encuentra por debajo de la línea de pobreza se relaciona con el aumento en la tasa de pobreza de cuentapropistas y asalariados informales, que en su conjunto representan 44 % del total de ocupados de la región.

De acuerdo al trabajo, "se observa un deterioro en los niveles de vida de los ocupados en los empleos de menor calidad, muchos de los cuales probablemente se sumaron al mercado laboral en los últimos años para complementar ingresos".

### Uno de cada 3 empleados en Rosario está debajo de la línea de pobreza

Un informe de la Fundación Banco Municipal advierte que en el Gran Rosario los salarios perdieron un cuarto de su poder adquisitivo entre 2017 y 2023

Una de cada tres personas empleadas en Rosario se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Es decir, no logran sostener los gastos mínimos de un hogar. Los ingresos en el Gran Rosario perdieron, en promedio, un cuarto de su poder adquisitivo en el último trimestre del año pasado respecto a 2017 y las remuneraciones de cuentapropistas y asalariados informales en términos reales llegaron al nivel más bajo de los últimos seis años.

Así lo advierte el último informe de la Fundación del Banco Municipal que analiza la situación del empleo local, en base a datos oficiales sobre los salarios de trabajadores del sector registrado, público y privado, y privado no registrado. El documento brinda un panorama del mercado laboral en el departamento Rosario, caracterizado por una merma en la cantidad de

personas que buscan trabajo y la escasa demanda del mercado.

Si bien el Instituto Nacional de Estadística y Censos aún no publicó el índice de salarios referido al Gran Rosario, a nivel nacional muestra que en el primer trimestre de 2024 los suelos acumularon una suba de 45,5 %, mientras que la inflación en igual periodo ascendió a 51,6 %

El informe de la fundación advierte que por las bajas remuneraciones creció el número de ocupados por debajo de la línea de pobreza, es decir, que integran hogares que no logran adquirir la canasta básica total.

A fines de 2023, el 30 % de la población ocupada estaba por debajo de la línea de pobreza y no podían solventar la compra de alimentos y servicios para sostener un hogar formado por cuatro integrantes, dos adultos y dos menores de edad.

Tabla Nº 1. Principales indicadores laborales en el AGR y los 31AU Primer trimestre 2017 - primer trimestre 2024 (En cantidad de personas -en miles-)

|             | 1T2017 | 1T2018 | 1T2019 | 1T2020 | 1T2021 | 1T2022 | 1T2023 | 1T2024 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             |        |        |        | AGR    |        |        |        |        |
| PEA         | 618    | 634    | 620    | 635    | 655    | 674    | 685    | 657    |
| Ocupados    | 555    | 576    | 547    | 553    | 583    | 620    | 631    | 620    |
| Desocupados | 63     | 58     | 73     | 82     | 71     | 54     | 54     | 37     |
|             |        |        |        | 31AU   |        |        |        |        |
| PEA         | 12.478 | 12.932 | 13.285 | 13.439 | 13.337 | 13.527 | 14.165 | 14.202 |
| Ocupados    | 11.328 | 11.749 | 11.947 | 12.045 | 11.982 | 12.584 | 13.191 | 13,114 |
| Desocupados | 1.149  | 1.183  | 1.338  | 1.394  | 1.355  | 943    | 974    | 1.088  |

Tabla Nº 3. Población total y ocupados por debajo de la línea de pobreza en el AGR.

|                             | 4T2017 | 4T2018 | 4T2019 | 4T2020 | 4T2022 | 4T2023 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Población                   | 18%    | 38%    | 39%    | 40%    | 35%    | 40%    |
| Ocupados                    | 10%    | 27%    | 27%    | 29%    | 23%    | 30%    |
| Según categoría ocupacional | 190    | 3      | 0:     |        |        | 98     |
| Cuentapropista              | 15%    | 35%    | 37%    | 40%    | 20%    | 40%    |
| Asalariado                  | 8%     | 25%    | 25%    | 26%    | 24%    | 28%    |
| Formal                      | 4%     | 16%    | 13%    | 16%    | 21%    | 18%    |
| Informal                    | 17%    | 46%    | 50%    | 48%    | 30%    | 51%    |

Nota: se excluye el año 2021 por la falta de consistencia con lo Fuente: elaboración propia en base a datos de EPH—INDEC.

### La otra cara del desempleo

La disminución de la oferta laboral, junto con los bajos salarios, especialmente en empleos de menor calidad, es el lado B de los últimos datos oficiales que muestran una caída de la desocupaciónn.

El informe señala que "en el primer trimestre de 2024, los principales indicadores del mercado laboral del Aglomerado Gran Rosario mostraron una retracción de la población económicamente activa y de la ocupada, que conllevaron a una sorpresiva contracción de la cantidad de desempleados. No hubo creación de empleo, sino una salida de personas del mercado laboral"

Aunque no se conoce específicamente quiénes salieron del mercado, detalla el documento. un indicio de ello puede obtenerse de la reducción de la fuerza laboral durante el cuarto trimestre de 2023. Algo vinculado mayormente a la salida de varones con baio nivel educativo, especialmente jóvenes de 14 a 29 años.

En resumen, concluye, aunque el mercado laboral del Gran Rosario no muestra un aumento del desempleo, esto no refleia una fortaleza en comparación con el nivel nacional. Esta situación se debe a una retracción de la fuerza laboral provocada por las escasas oportunidades que ofrece el mercado. La disminución de la oferta laboral, junto con los bajos salarios, especialmente en empleos de menor calidad, ha aumentado además el porcentaje de trabajadores que están por debajo de la línea de pobreza.



CIUDAD LA CAPITAL | Lunes 29 de julio de 2024 | 3

Vivienda propia

### Créditos hipotecarios Nido: más de 11 mil rosarinos se anotaron para el primer sorteo



Casí el 60 por ciento de quienes tramitaron el préstamos perciben entre 1 millón y 2 millones de pesos mensuales. El gobierno provincial dispuso 60 mil millones de pesos.

El plazo de inscripción vence pasado mañana. Y los adjudicatarios se conocerán el 7 de agos a través de un sorteo de Lotería de Santa Fe

Lucas Ameriso

lameriso@lacapital.com.ar LA CAPITAL

Unos 11.671 rosarinos se inscribieron hasta el viernes pasado para aspirar a convertirse en adjudicatario de la primer línea de crédito hipotecarios Nido. Una cantidad que superó la expectativas de las autoridades en el marco de un exitoso cierre de esta primera etapa con más de 30 mil santafesinos ya anotado. Este miércoles 31 culminan las inscripciones para solicitar esta línea con la tasa más baia del país sobre un total de 60 mil millones de pesos en líneas de préstamos.

El 71 por ciento de los aspirantes a ser financiados por el Estado se inscribió para la compra o construcción del techo propio (de los 30 mil, 21.300 fueron para adquirir un inmueble mientras que los 8.600 restantes lo trami-

taron para la terminación de su casa).

Más de la mitad de los inscriptos trabaja en relación de dependencia, mientras que más del 27,8 por ciento es monotributista, otro 17 por ciento autónomo y el 5 restante son jubilados. Casi el 60 por ciento de los que tramitaron la inscripción perciben entre 1 millón y 2 millones de pesos mensuales. El comportamiento y los perfiles se repite entre los 11.671 rosarinos que hasta el viernes pasado se habían anotado en los Nido.

Tres departamentos de la bota santafesina concentran el 76 por ciento de los inscriptos. Rosario, donde se anotó el 38,89 por ciento de los interesados, seguido por La Capital, con el 22,96 por ciento (6.891) y San Lorenzo con el 14,44 por ciento (4.335).

Como ya se había informado en su lanzamiento, la cuota no podrá superar el 25% de los ingresos de los solicitantes. El piso básico es el equivalente a dos salarios mínimos vital y móvil lo que ubicaría esta cifra en el orden de los 600 mil pesos. Y se podrá apelar hasta un familiar de hasta tercer grado de cosanguineidad como hijos, nietos, tíos, abuelos o sobrinos. Esto permite sumar ingresos al solicitante y aspirar a obtener un monto de crédito mayor.

En cuanto a las franjas etarias, el 62 por ciento de los solicitantes tiene entre 20 y 40 años; de los 30 a 40 años representa el 36,42 por ciento (10.930), y el segmento que va de los 20 a los 30 años representa el 25,88 por ciento (7.767).

El sistema cuenta con cuatro líneas de préstamos por un total de 60 mil millones de pesos, que serán destinados a la construcción y adquisición de viviendas; la terminación de viviendas (todos ellos incluidos en esa primer etapa y primer convocatoria); créditos individuales de gestión colectiva; y para la adquisición o construcción de viviendas por cesión de derechos.

Tres departamentos de la bota santafesina concentran el 76 por ciento de los créditos hipotecarios

Los interesados deben completar el formulario correspondiente que están disponibles en el sitio web www.santafe.gob.ar/nidocreditoshipotecarios. hasta este miércoles que viene. Y el sorteo, entre los postulantes considerados aptos, se realizará

el 7 de agosto, través de la Lotería de la Provincia de Santa Fe.

Cabe señalar que pueden acceder a los Nido quienes residan en la provincia de Santa Fe antes del 30 de junio de 2024; grupos familiares o personas solas que posean ingresos demostrables por el equivalente a dos salarios Mínimo, Vital y Móvil para los Créditos de Vivienda y un salario Mínimo, Vital y Móvil para la terminación. También podrán acceder aquellas personas en relación de dependencia o trabajadores autónomos y personas que no posean otras propiedades.

### La tasa más baja del país

Los créditos hipotecarios Nido tendrán un plazo de repago para la adquisición y construcción de viviendas de 20 años, y de 5 años para terminación; en tanto que el monto máximo al cuál puede aplicar cada persona es de 100 millones de pesos, para adquisición y construcción de vivienda y de 25 millones, para finalización.

La cuota será en valor UVA más 4,2 por ciento para la demanda general, y UVA más 3 por ciento para aquellos beneficiarios que perciban sus haberes en el Banco Municipal, siendo actualmente la cuota más baja del sistema financiero de la Argentina.

La Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) equivale a la milésima parte de un metro cuadrado de construcción y se actualiza diariamente por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) IPC. El monto del crédito tomado y las cuotas se representan en una cantidad de UVA?s y el valor de la cuota surge de multiplicar la cantidad de Unidades por el valor que tome la misma a la fecha de pago. A lo largo del tiempo, el UVA ha mantenido una correlación con el índice de salario.

#### Sistema de codeudores

Con el objetivo de facilitar el acceso a los créditos a más santafesinos, los créditos Nido incluyen un sistema de codeudores. Es decir que aquellas personas que cumplen con los requisitos para aplicar, pero sus ingresos no son los suficientes, pueden presentar familiares.

Todos los meses habrá un cierre de listas de inscriptos, y luego se harán los sorteos al quinto día hábil

Este sistema permitirá que los montos de los créditos se acerquen a los valores actuales de construcción o compra de vivienda. Como ya se había informado

en su lanzamiento, la cuota no podrá superar el 25% de los ingresos de los solicitantes. El piso básico es el equivalente a dos salarios mínimos vital y móvil lo que ubicaría esta cifra en el orden de los 600 mil pesos. Y se podrá apelar hasta un familiar de hasta tercer grado de consanguinidad como hijos, nietos, tíos, abuelos o sobrinos. Esto permite sumar ingresos al solicitante y aspirar a obtener un monto de crédito mayor.

A excepción de la titularidad del terreno para hacerse el techo propio, participarán aquellos que no posean otros inmuebles.

Este 7 de agosto se hará el primer sorteo sobre los primeros inscriptos, pero dos los meses habrá sorteo de créditos y no será necesario volver a inscribirse en cada nuevo sorteo. El mecanismo será sencillo: el último día hábil se cierra la lista con los inscriptos, y el quinto día hábil del mes siguiente se hace el sorteo por Lotería donde figurarán titulares y suplentes de los créditos.

Quienes resulten adjudicatarios del préstamos tendrán hasta 20 años para pagar y hasta 5 años para los de terminación. Los montos máximos serán 100 millones de pesos para acceso a vivienda y 25 millones para terminarla. 4 | Lunes 29 de julio de 2024 | LA CAPITAL

### Vivienda propia



El sueño de la casa propia alcanza a todas las personas que tienen que alquilar para tener un hábitat. Un empleado de comercio y un agente público cuentan sus historias.

### Dos inquilinos que ven la "única oportunidad" de tener casa propia

Para muchos, pesa el hecho de que la cuota de los créditos Nido se acerca al valor de un alquiler. Crecen las consultas en las inmobiliarias. Dos histo rias

Nachi Saieg

nsaieg@lacapital.com.ar LA CAPITAL

Emiliano es empleado de comercio y trabaja junto a su pareja en una pyme de Rosario. Ni bien salieron los créditos Nido, ofrecidos por el gobierno provincial y el Banco Municipal, decidió anotarse. Siente que es "la única oportunidad de poder tener una vivienda propia y dejar de alquilar". Algo parecido siente Jorge, empleado público, a días de haberse postulado. "Sin el préstamo del banco sería imposi ble", sostiene.

Ellos no son los únicos, desde su lanzamiento ya se inscribie ron más de 30 mil santafesinos y 11.671 en Rosario, a números del últimos viernes (ver página. 3). Son muchos los que buscan acceder a las líneas de préstamo para poder construir, adquirir o finalizar sus viviendas con la tasa más baja del país.

La familia de Emiliano la com pleta su hija de apenas dos años. No es la primera vez que se anota en un présstamos para el hábitat. Ya lo había intentado haccía un tiempo en los créditos Procrear. que lanzara el Gobierno nacional. pero no salió sorteado. En este momento alquila un departamen to de dos dormitorios y cuenta a LA CAPITAL que hace un mes el monto ascendió "a una cifra es timada a lo que pagaría por una cuota del préstamo hipotecario". Son muchos los que hacen el mis mo cálculo.

"Me postulé para el crédito hipotecario Nido de compra de vivienda o de terreno", agrega, y señala que "acceder a una vivienda actualmente es muy difícil. Los sueldos no acompañan para poder juntar el dinero y mucho menos con la cantidad que uno necesita para poder llegar a comprar una casa. Creo que sin esta posibilidad es casi imposible comprar una vivienda. Los sueldos están muy bajos", analiza.

El hecho de que las cuotas sean similares al valor de un alquiler en el mercado inmobiliario actual, en el que ya no rige la ley de alquile res, resulta tentador para muchos. Jorge coincide con Emiliano. En diálogo con este medio, también califica a los créditos hipotecarios del gobierno provincial como "una oportunidad para dejar de alquilar después de tantos años".

En su grupo familiar son seis personas: él, su esposa y cuatro hijos. Arrendar una vivienda en la que puedan estar todos cómo dos implica muchos gastos. Jorge recuerda haber preguntado hace casi 20 años por alguna línea de préstamos, pero las cuotas eran de masiado elevadas para su bolsillo. En esta ocasión, se anotó para la línea de compra de vivienda y se esperanza con la revancha.

CELINA MUTTI LOVERA. LA CAPITA

"Sin el préstamo del banco sería imposible pagar un alquiler con todos los gastos que esto implica y encima juntar el dinero para comprar una vivienda de conta do", resume.

### Salario y alquiler

En la presentación de la línea de préstamos, el gobernador Maximi liano Pullaro había subravado que "los créditos Nido apuntan a las familias santafesinas que ven cómo los sueldos se les van en el alquiler. Como la persona que vino de un pueblo que soy, de clase media y que tuvo muchas dificultades en su vida, le planteaba a nuestros ministros que teníamos que darle respuesta a la clase media v a la clase media-baja, a esos laburan tes que se esfuerzan, que le ponen empeño y que nunca llegan a tener la vivienda propia. La provincia tenía que tener un programa que dé respuestas a ese sector de la sociedad", recordó el mandatario en esa ocasión.

"Acceder a una vivienda hoy es muy difícil, los sueldos no acompañan para poder juntar el dinero"

En ese mismo sentido se manifestó el intendente Pablo Javkin, quien en la misma actividad había asegurado: "Muchas veces hemos discutido la problemática de los alquileres, pero la medida más de fondo para resolver el problema de los alquileres es la de garantizar el acceso a la vivienda, y eso es lo que estamos presentando en el programa Nido".

#### El que más entusiasma

Desde las inmobiliarias advierten que es muy pronto para realizar un balance sobre el crédito, pero admiten que "es el crédito con el que la gente está más entusias mada". Así lo confirma Gabriela Ortíz De Urbina, presidenta del Colegio de Corredores Inmobilia rios de Rosario (Cocir). Al tener la menor tasa del mercado, re sulta muy atractivo no sólo para los rosarinos sino para todos los santafesinos.

"Sin el préstamo sería imposible pagar un alquiler y encima juntar dinero para comprar una vivienda"

Quienes quieran anotarse en esta primera instancia tienen tiempo hasta el 31 de julio y el próximo 7 de agosto (5 día hábil) se hará el primer sorteo. Los que no salgan seleccionados o consiguen su terreno más adelante se van a poder inscribir en agosto y el septiembre. "Por este motivo, ac tualmente no se están vendiendo viviendas para estos créditos pero hay muchas consultas", confió Ortiz De Urbina.

En ese sentido, agregó que desde el lanzamiento de estas líneas de préstamo hay muchas más consultas de personas que se acercan a preguntar por deter minadas propiedades y chequea si son aptas para crédito.

Sobre el panorama en general, la referente de Cocir recordó que hoy se están vendiendo muchos inmuebles. "Bajaron entre un 30 y un 50 por ciento del 2019 a esta parte, según el segmento", recordó y mencionó que mucha gente decide invertir sus ahorros en propiedades. Los valores para la compra parten desde los 30 mil dólares.

### Números provinciales

Tal como figura en el informe central de la página 3, luego de tres semanas de inscripciones un total de 30.007 personas completó el formulario para acceder a los préstamos Nido en toda la provincia. De ellas, el 71,22 por ciento (21.372) solicitó un crédito hipotecario UVA para la compra o construcción de vivienda, en tanto que el 28,78 por ciento restante (8.635) pidieron un crédito personal UVA para obras de terminación.

COMUNIDAD COTO **VOS TAMBIÉN** 

### Lunes 29, Martes 30 y Miércoles 31 de Julio

### **EXCLUSIVO PARA SUCURSALES**

95 Mendoza 3901 - Rosario 96 Venezuela 114 bis - Rosario 97 Urquiza 1644 - Rosario 99 Tres de Febrero 1602 - Rosario 165 Av. Junín y Thedy (Alto Rosario Shopping) - Rosario

SI SOS MIEMBRO DE **NUESTRA COMUNIDAD** 

SIN TOPE DE REINTEGRO

NO VÁLIDO PARA COMPRAS EN COTO DIGITAL APLICAN EXCLUSIONES, VER LEGALES AL PIE





Escaneá el código y registrate para empezar a disfrutar de nuestros beneficios.



PROMOCIÓN VÁLIDA EN SUCURSALES DE COTO: 95 (MENDOZA 3901 - ROSARIO) — 96 (VENEZUELA 114 BIS - ROSARIO) — 97 (URQUIZA 1644 - ROSARIO) — 99 (TRES DE FEBRERO 1602 - ROSARIO) — 165 (AV. JUNÍN Y THEDY - ROSARIO) DESDE EL 29/07/2024 HASTA EL 31/07/2024. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES, BUSCAR EN COTO.COM.AR/LEGALES SECCIÓN "COMUNIDAD ESPECIAL SUCURSALES DE ROSARIO". LA IMAGEN DE LA FIGURA HUMANA HA SIDO RETOCADA Y/O MODIFICADA DIGITALMENTE. COTO C.I.C.S.A. - CUIT 30-54808315-6 - PAYSANDÚ 1842 - C1416CDP - CAPITAL FEDERAL.

### INTERVENCIÓN ARTÍSTICA



"Paint 's not Dead", la propuesta de los artistas Florencia Meucci y Manuel Cucurrell, le dará el nuevo aspecto a los silos, cuya pintura se renueva periódicamente.

### Los silos Davis se tiñen de Rosa: el Museo Macro cambia su fachada

Los artistas seleccionados por un concurso de ideas comenzaron su obra. Renovación para un ícono de Rosario

Quienes se acercaron ayer a la zona de Oroño y el río este pudieron ser testigos del inicio de la transforma ción de la fachada del Museo Macro. Los antiguos silos Davis, transfor mados en un espacio cultural hace 20 años, dejarán atrás sus tonos grises. rojos, verdes y violetas para exhibir una propuesta de rosas y amarillos creada por Florencia Ines Meucci y Manuel Cucurell.

El inicio de la transformación de la fachada del Macro comenzó ayer a las 10. Muchos rosarinos aprovecharon para pasear por la Calle Recreativa y quedarse un ra to disfrutando de la actividad, que tuvo lugar hasta las 18.

La propuesta para modificar la fachada de los silos Davis, de Floren cia Meucci y Manuel Cucurell, busca trascender la forma final y focalizar lo performático de la pintura. Los asistentes pudieron dis frutar de una performance de los artistas Florencia Meucci y Ma nuel Cuccurell. Hubo serigrafía para remeras, una zona de picnic, actividades para las infancias y puestos de comida y café.

Desde la Secretaría de Cultura del municipio recordaron que hace más de una década la fachada del museo se prepara periódicamente para lucir una nueva imagen y cambiar un destacado sector del paisaje rosarino.

Desde su inauguración, en para lelo con la realización del Congreso

de la Lengua Española en Rosario, sus silos coloridos se pueden ob servar desde distintos puntos de interés turístico y se convirtieron en un lienzo urbano en constante transformación, donde artistas de todo el país dejan sus huellas a través de propuestas innovadoras y creativas.

En esta ocasión, Meucci y Cucu rell obtuvieron el primer premio del concurso realizado a mediados del año pasado con su propuesta "Paint's not Dead". El proyecto se destaca por su llamativo color rosa y su técnica de pintura que simula un veteado sobre la super ficie, una propuesta que combina la esencia de los métodos clásicos con una mirada moderna sobre el arte y las vanguardias.

Los creadores de la obra rea lizaron ayer una performance como punto destacado del pro ceso de concreción. La pintura se realizó en dos etapas. Primero se concretaron las tareas de imper meabilización y fondeo, seguidas de la aplicación de una base de

pintura sobre toda la superficie. El paso siguiente es la técnica de chorreado para dar vida al diseño ganador, impregnando la fachada del Macro en color rosa y su ca racterístico veteado.

Desde hace más de una década, la fachada del museo se prepara periódicamente para lucir una nueva imagen

Esta iniciativa es posible gracias al trabajo conjunto de las Secreta - rías de Obras y Planeamiento y de Cultura y Educación de la Muni - cipalidad y la empresa Tersuave, que desde hace más de 10 años unen esfuerzos para mantener viva la llama del arte en la ciudad.

#### El concurso

El concurso para el diseño de la pintura exterior del Macro es un clásico local que convoca a artistas de todo el país. En la edición 2023 se recibieron más de 300 propuestas, lo que demuestra el gran interés que despierta esta iniciativa. El jurado, compuesto por destacados referentes del arte contemporáneo, seleccionó "Paint's not Dead" por su propuesta innovadora y acorde a la identidad del museo.

Desde su inauguración en el año 2004, la fachada del Macro fue inter venida por cuatro artistas distintos. El primero fue un proyecto de la arquitecta Cintia Prieto. En 2010, Martín Marcos Agüero propuso un diseño en homenaje al trabajador portuario. Y desde 2017 se pudo ver la última fachada que se le conoció, propuesta de los arquitectos Eze quiel Dicristófaro, Juan Maurino y Maite Pérez Pereyra.

La pintura exterior del Macro tiene un carácter de obra efímera, lo que significa que cada interven ción tiene una vida útil limitada. Esto se debe a las condiciones cli máticas a las que está expuesta la fachada, que pueden afectar la durabilidad de la pintura. Por eso cambia periódicamente.



8 | Lunes 29 de julio de 2024 | LA CAPITAL CIUDAD

CADA UNA OBTENDR`\$3 MILLONES

### Acción climática: 12 proyectos locales obtendrán nanciamiento

de jóvenes que tendrÆn el apoyo de la Municipalidad y la fundación Bloomberg Philanthropies

La Municipalidad de Rosario dio a conocer el listado de las 12 propues tas ganadoras para la iniciativa Fondo Jóvenes en Acción Climá tica Rosario, un proyecto donde el ejecutivo articula con Bloomberg Philanthropies, la fundación que tiene la firma neoyorquina. Cada ganador recibirá 3 millones de pesos como presupuesto y es de implementación rápida.

La convocatoria fue lanzada al unísono en un centenar de ciudades en el mundo, a fines de mayo para que jóvenes de entre 15 y 24 años presenten proyectos para diseñar, producir y ejecutar soluciones climáticas. Existe un plazo máximo de tres meses para su desarrollo definitivo.

La Municipalidad entregará hoy en el Centro de Expresiones Con temporáneas (CEC), el diploma a los ióvenes y las entidades que han sido seleccionadas en esta ocasión.

Se trata de propuestas En cuanto al jurado que realizó la selección, participaron: por la Municipalidad la subsecretaria de Cambio Climático y Transición Ecológica Justa, Pilar Bueno Ru bial, y el subdirector General de Relaciones Internacionales, Ro berto Barbieri; por el Comité Ase sor frente al Cambio Climático, la directora de Cambio Climático de la provincia de Santa Fe, Daniela Mastrángelo, y en representación de Iclei-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, la directora Ejecutiva para Argentina, María Julia Revna.

> En virtud de la calidad, relevan cia y pertinencia de los proyectos presentados (que fueron más de 30), el cumplimiento de los criterios y la importancia para la política climática de la ciudad, el Comité de Evaluación decidió reconocer y nombrar ganadores del "Fondo Jóvenes en Acción Climática Ro sario" a 12 iniciativas.

> Todos los proyectos cuentan con una entidad que recibirá los aportes. Las propuestas ganado ras se dividieron en categorías: Energía renovable y eficiencia energética; Plantaciones colabo rativas de árboles, y Educación para la acción climática. Entre los



El cultivo de huertas está entre los proyectos. Cada uno tendrá tres meses para concretarse

proyectos se destacan "Encender la llama", presentado por la ONG Orillas; "Jóvenes en la huerta: Cul tivando el Futuro", de La Huerta de la Feli Barrio Cerámica: "Nos plantamos contra el cambio cli mático. Arboretum comunitario", de la Asociación Civil Guardia Ambiental (UNR), e "Islas de Re ciclaje Interactivas", de la Escuela de Educación Técnica Particular Incorporada N 2.043 San José.

#### Sobre la convocatoria

La convocatoria formó parte de un Fondo de Juventud y Acción Climática, promovido por Bloom berg Philanthropies, con el apoyo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (Cglu), que proporciona rá asistencia técnica y financia

**VEREDAS** 

**REGLAMENTARIAS** 

Para Rosario

40x40

50x50

**60x60** 

**COMPACTO** 

MOSAIGO

Las iniciativas permitirán, junto con el Fondo de Juventud y Acción Climática, avanzar en las metas y objetivos trazados en el Plan Local de Acción Climática Rosario 2030 para paliar los efectos del cambio

Las iniciativa permitirán avanzar en las metas del Plan Local de Acción Climática Rosario 2030

El Fondo Jóvenes en Acción Cli mática es una iniciativa reciente, creada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que busca una rápida implementación de acciones climá ticas por parte de la sociedad civil.

BLANGINO

REPRESENTANTE EN LA ZONA

ESFUERZO COMPARTIDO

COMPRANDO

LA VEREDA REGLAMENTARIA

REGALAMOS LAS

BALDOSAS PODOTÁCTIL

GUÍAS 30x30

#### Crisis climática

La crisis climática representa una amenaza para las comunidades, y los responsables de municipios y comunas son la primera y última línea de respuesta: enfrentando emergencias y probando inter venciones desde el frente.

En la última década, los gobier nos locales han desempeñado un papel crítico en la mitigación y adaptación al cambio climático. Muchas ciudades están reduciendo las emisiones per cápita más rápi do que sus gobiernos nacionales. En la próxima década, el papel de los municipios crecerá.

Iniciado en el Estudio de In novación de Alcaldes de Bloom berg Philanthropies como parte de la Cumbre de Acción Climáti ca Local, el Fondo de Juventud y Acción Climática de Bloomberg Philanthropies proporcionará a las ciudades las herramientas, técnicas v apovos para aprovechar enfoques innovadores que inviten y fomenten una sólida colabora ción iuvenil en la resolución de problemas y la formulación de políticas climáticas.

El programa será implemen tado por ciudades y gobiernos lo cales unidos en colaboración con el Centro de Innovación Pública Bloomberg en la Universidad Jo hns Hopkins. En tanto C40 Cities y el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía colaborarán como socios de aprendizaje.

### Acerca de Bloomberg

Bloomberg Philanthropies invierte en 700 ciudades y 150 países para garantizar una vida mejor y más larga para el mayor número de per sonas. La organización se centra en crear un cambio duradero en cinco áreas clave: artes. educación. medio ambiente, innovación gu bernamental y a salud pública.

Abarca todas las donaciones de Michael R. Bloomberg, incluidas su fundación, filantropía corporativa y personal, así como Bloombera Associates, una consultoría filan trópica que asesora a ciudades de todo el mundo. En 2023, Bloomberg Philanthropies distribuyó 3.000 millones de dólares.





### **Obras en Santa Fe**

### Estamos reparando 1.100 km de rutas en toda la provincia



**CURSO MUNICIPAL** 

# Cada vez más mujeres quieren formarse como "patovicas"



La formación incluye distintos módulos para formarse en cuestiones relativas a la seguridad interna de los locales, resolución de conflictos y primeros auxilios.

Por primera vez, el cupo para convertirse en agentes de control, admisión y permanencia tiene más inscriptas femeninas

Un total de 99 personas completó el cupo para el curso de capacitación de futuros Agentes de Control, Admisión y Permanencia (Acap) que dictará la Municipalidad de Rosario en este segundo semestre del año. En criollo, son quienes se formarán para ser "patovicas" en boliches y espectáculos. Y por pri mera vez hubo más mujeres que hombres entre las personas que se inscribieron.

La inscripción, que se llevó a cabo en el edificio de la Ex Adua na (avenida Belgrano y Sargento Cabral) arrojó que en esta ocasión fueron 50 las mujeres inscriptas. superando así por primera vez la cifra de total de hombres. Además hubo 24 anotados que se acerca ron de otras localidades del sur de la provincia. Varios testimonios resaltaron la posibilidad que brin da el Ejecutivo local a través de esta capacitación ya que ofrece una "rápida salida laboral" y el título está homologado para el desarrollo de la actividad en toda la provincia.

La capacitación de los agentes comenzó a dictarse en Rosario en 2018, luego de que a nivel nacional



Tres mujeres que se sumaron a la capacitación. En algunos casos, han trabajado en seguridad.

se sancionara la ley Nº 26.370, en 2008. La normativa prevé la regulación y capacitación en sus tres niveles. A su vez, la currícula cuenta con el aval de los ministerios santafesinos de Educación (hecho que se plasmó en la resolución N 1.964/17) y de Seguridad, por lo que el curso les permite trabajar en cualquier lugar de la provincia.

Vale recordar que en el mes de junio pasado finalizó 11 capa citación. En total fueron 54 las personas cursantes, quienes se suman así a las y los 485 agentes graduados en ediciones anteriores.

"Este tipo de cursos tienen por objetivo capacitar al personal es pecializado que interviene y se desempeña en muchos lugares a los que asistimos a menudo. Los agentes de control, admisión y permanencia son los que nos reci ben a nosotros, a nuestros hijos e incluso a los turistas en las confi terías bailables, eventos masivos, espectáculos deportivos, teatros y casinos, entre otros lugares. Y

por eso es muy importante que conozcan las normativas que ri gen en su actividad. Es realmente muy satisfactorio que en Rosario se pueda realizar este tipo de for mación", destacó el secretario de Control y Convivencia local, Diego Herrera.

Las personas que realizan tareas de admisión y permanencia en eventos y espectáculos musicales, artísticos y de entretenimiento en general registrados a la fecha en dependencias municipales partici pan de capacitaciones teórico-prác ticas organizadas en seis módulos: perfil profesional controlador de admisión y permanencia; marco jurídico; comunicación como for ma de interacción humana y reso lución de conflictos; neutralización de agresiones físicas; prevención y seguridad ante siniestros y ca tástrofes; primeros auxilios, RCP y toxicología; simulacro.

#### Para este semestre

En ese marco, este jueves 25 de julio se llevó a cabo la inscripción para los cursos que se dictarán el segundo semestre de 2024. La concurrencia fue masiva y el cupo se agotó de inmediato. En total, se anotaron 99 personas, con algunos resultados muy interesantes.

De los 99 inscriptos para el segundo semestre, 24 provienen de otras localidades de la provincia

Por un lado, 24 de los inscriptos son de distintas localidades del interior del sur de la provincia. Es decir, tienen que acudir a Rosa rio para desarrollar la formación profesional ya que el municipio local es el único que les permite esa posibilidad. Hay anotados de Villa Gobernador Gálvez, Fray Luis Beltrán, San Lorenzo, Fu nes, Puerto General San Martín, Pérez, Carcarañá, Firmat, Alvear y Capitán Bermúdez.

En tanto, también se destacó el gran número de mujeres intere sadas. Según establece la actual ordenanza, al menos un 20 por ciento de las anotadas deben ser mujeres. Ese guarismo se superó ampliamente; en total fueron 50, y por primera vez superaron así a los hombres, que fueron 49.

Varios testimonios resaltaron la posibilidad que brinda el Ejecutivo local a través de esta capacitación profesional ya que ofrece una "rá pida salida laboral", aseguran.

### En primera persona

"Trabajé en seguridad, pero me interesó este curso para sumar conocimiento y porque te lo exigen para trabajar en boliches. En ese tipo de lugares te piden el carné de Acap. No tengo otro trabajo y esta actividad ofrece una salida rápida, porque los fines de semana siempre sale alguna oportunidad de laburo", señaló Mayra Roldán, una de las jóvenes que se acercó para inscribirse.

Por su parte, Jorgelina, otra de las chicas que se inscribió, tam bién destacó la posibilidad que brinda el municipio rosarino. "Me anoté porque conozco gente que ha hecho el curso y les ha gustado mucho también. Además de que es necesario hacerlo para tener la habilitación para trabajar, es mucho lo que se aprende. Y es realmente interesante", señaló.

POLICIALES LA CAPITAL | Lunes 29 de julio de 2024 | 11

**BARRIO LAS FLORES** 

# Un joven de 19 años fue asesinado en un búnker con un tiro en la cabeza

Joel Nichea fue hallado sin vida tras un llamado al 911. Su novia y otro chico que estaba con él quedaron detenidos. No se encontró el arma

Un llamado a la central 911 dio cuenta este sábado al mediodía de la muerte de un joven de 19 años al que médicos del Sies encontraron fallecido con un disparo en la cabeza en una casa de barrio Las Flores, en la zona sur de Rosario. Según pudieron apreciar los investigadores y además confirmaron los vecinos, en ese lugar funcionaba un puesto de venta de drogas. El arma usada en el crimen no apareció.

Por el hecho fueron detenidos dos jóvenes que estaban con el muchacho al momento del disparo y que brindaron versiones contradictorias: su novia, una adolescente de 17 a disposición de un juzgado de Menores y un joven de 18 que será sometido a audiencia imputativa.

El caso ocurrió el mediodía del sábado en una casa de la calle 5 de Agosto entre España y el pasaje 521, una cuadra al sur del puente de la avenida de Circunvalación que está en uno de los accesos al barrio y en cercanías de un Centro de Convivencia Barrial del municipio.

Un llamado a la central telefónica 911 advirtió que había un chico herido y se había registrado un disparo de arma de fuego en el lugar y así fue que llegó hasta allí una ambulancia del Sies. Los médicos constataron la muerte de Joel Nicolás Nichea a causa de un disparo en la cabeza. El joven fallecido tenía 19 años y, según pudo reconstruir la investigación horas más tarde, era novio de una adolescente cuya familia está ligada a la venta de drogas en la zona.

Los policías que se presentaron en el lugar junto al fiscal de en turno de la Unidad de Homicidios, Alejandro Ferlazzo, constataron a simple vista que el lugar funcionaba como un puesto de venta de drogas. El único mobiliario dentro de la vivienda era una cama y los primeros vecinos entrevistados confirmaron que la casa era utilizada como búnker para la venta de sustancias al menudeo.

#### Arma ausente

A ese contexto ligado al comercio de estupefacientes se sumaron otros elementos que llevaron a la detención de las dos personas que lo acompañaban. El chico fallecido tenía un disparo en la cabeza pero no se encontró nin-

gún arma de fuego en la escena. Así, a pesar de que las primeras informaciones catalogaban al caso como una muerte dudosa, la ausencia del arma llevó a descartar casi de inmediato la posibilidad de un suicidio o una autolesión.

#### Contradicciones

Las dos personas que se encontraban junto a la víctima al llegar la policía fueron identificadas como Sharon G., de 17 años, quien era novia de Joel, y otro chico de 18 años, Alfredo B. Al ser entrevistados por los investigadores, según indicó una fuente de la pesquisa, ambos brindaron versiones contradictorias sobre lo que había sucedido.

Los jóvenes que estaban con la víctima dieron relatos contradictorios sobre lo que había sucedido



La cuadra de 5 de Agosto entre España y pasaje 521, donde ocurrió el crimen.

Los relatos no sólo diferían en cuanto a la mecánica sino que además registraban diferencias acerca del horario en que ocurrió el hecho. Por esto el fiscal ordenó que ambos quedaran detenidos mientras se profundiza la investigación y se aclara cómo se produjo el ataque y por qué motivo.

Como es de rutina, se dispuso entre otras medidas la intervención del gabinete criminalístico para la inspección de la escena, la realización de peritajes fotográficos, el levantamiento de rastros, la toma de testimonios a personas que puedan aportar datos y el relevamiento de cámaras de seguridad públicas o privadas de la zona.

El cuerpo de la víctima fue remitido al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia, pericia que dará precisiones sobre la distancia y dirección del disparo, además del calibre del arma.

En tanto que los dos jóvenes detenidos en ese domicilio quedaron ligados a procesos penales diferenciados, en razón de sus edades. La chica, a disposición de un juzgado de Menores, y Alfredo B. a la espera de una audiencia imputativa por homicidio prevista para los próximos días en el Centro de Justicia Penal.

### **Uniformes**

LIC. PÚBLICA - EXPTE. Nº: 9504-D-2024

•Objeto: "Provisión de uniformes y ropa de trabajo para el Personal de la Dirección General de Defunciones y Cementerios". •Presupuesto oficial (IVA incluído): \$ 36.348.185,35.-•Valor del pliego: \$ 98.140,10.- Valor del sellado de impugnación: \$ 72.696,37.-•Consulta y venta del pliego: Secretaría de Ambiente y Espacio Público, Av. Pellegrini 2808, planta alta, Rosario, de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. •Plazo: hasta las 12.30 hs. del día 21/08/24. Consulta:

notificaciones\_saep@rosario.gov.ar -Forma y lugar de pago de sellados: Vía web: www.rosario.gob.ar/licitaciones. -Recepción de ofertas: en la dirección mencionada, hasta las 9 hs. del día 22/08/2024. -Apertura de sobres: 22/08/2024 a las 9 hs., en Secretaría de Ambiente y Espacio Público, Av. Pellegrini 2808, planta alta, Rosario.

rosario.gob.ar/licitaciones



### Herbáceas y otras

LIC. PRIVADA Nº: 53-24 / EXPTE. Nº: 8441/2024

•Objeto: "Adquisición de herbáceas, arbustos y gramíneas para la Dirección General de Parques y Paseos". •Presupuesto oficial: \$ 25.603.758,90.•
•Valor del pliego: \$ 69.130,15.-•Valor de impugnación: \$ 51.207,52.•Consulta y venta del pliego: Dirección General de Compras y Suministros, Santa Fe 664, de 7.30 a 12.30 hs. Consultas: parquesypaseos@rosario.gov.ar - Vía web: www.rosario.gob.ar/licitaciones •Recepción de ofertas: Dirección General de Compras y Suministros, Santa Fe 664. •Apertura de sobres: 12/08/2024 a las 9 hs., o el posterior día hábil si el indicado no lo fuere, en la Dirección General de Compras y Suministros, Sala de Aperturas, Santa Fe 660.

rosario.gob.ar/licitaciones





Conocé toda la oferta formativa en: www.santafe.gob.ar/impulsa



### POLÍTICA Y ECONOMÍA

### Sociedad Rural

Un discurso previsible y sin anuncios importantes



En una tribuna muy amigable, Javier Milei desplegó sus discurso a favor de los intereses del campo, pero sin dar precisiones sobre el cepo al dólar y las retenciones.

# Milei le prometió al campo eliminar el cepo y las retenciones

El presidente dijo que ese es su "compromiso" desde que asumió, aunque no dio precisiones sobre cuándo será posible. Frío encuentro con Villarrue

El presidente Javier Milei aseguró que su "compromiso" es elimi nar las retenciones y prometió el levantamiento del cepo al dó lar, aunque evitó dar precisiones de fechas para su concreción al brindar un discurso en la inau guración de la Exposición Rural.

"Nadie tiene tantas ganas y yo en particular de salir de este esquema que entre retenciones y cepo le expropia al campo el 70 por ciento de la producción", enfa tizó Milei desde el predio ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Ante la mirada atenta de pro ductores, autoridades del agro y su gabinete, el mandatario aseguró: "Dijimos que íbamos a eliminar el cepo; todos los días eliminamos regulaciones. Pagamos solamente el 15% de las importaciones, hoy se paga el 80% de las importaciones, y

cada día estamos más cerca de abrir el cepo".

"También debemos saber que quitar los parches sin antes solu cionar el problema de fondo sería agravar la crisis que heredamos. Por eso, no nos importa cuánta presión haya ni de dónde venga, nosotros no vamos a apresurarnos demagógicamente. Vamos a res petar el logro del equilibrio ma croeconómico y vamos a avanzar conforme sea logrado", explicó además.

En la misma línea, planteó que "una vez que la inflación se acerque al 0%, terminaremos de liberar el cepo de una vez por to das y para siempre". Además, anunció que en septiembre se reducirá el Impuesto País al 7,5% para avanzar en su eliminación durante el mes de diciembre.

Tras el reclamo del sector por

la quita a los derechos de expor tación, el mandatario recogió el quante y aseguró que el gobierno tiene intenciones de avanzar en ese camino, sin precisar tiempos. y pidió paciencia y apoyo en las medidas que se están adoptado. "En toda la discusión de la lev de Bases, hubo una presión enorme para coparticipar las retenciones. Sin embargo, nos mantuvimos es toicos: no cedimos un milímetro v las retenciones quedan en poder del Poder Ejecutivo Nacional, de modo tal que sí podrán ser elimi nadas. Y ese es mi compromiso", destacó el jefe del Estado sin hacer mención a la suba de retenciones que proponía el proyecto en una de sus versiones originales.

De todas formas, aclaró que no hay un tiempo preciso para llegar a esa medida: "No nos importa la presión ni de donde venga, vamos a respetar el tiempo. El progra ma económico tiene tiempos y condiciones, hay que mirar la película y no solo la foto".

"En el interín, seguiremos avanzando sin pausa las desre gulaciones", prometió el manda tario nacional, que aseguró que "la debacle económica nacional comenzó cuando los políticos le dieron la espalda al campo". En ese línea, anunció la eliminación de las DEX a las vacas de cate gorías A, B, C, D y E; la creación de un régimen de amortización acelerada para los bienes de ca pital del sector agro; mejoras el manejo contable del ganado; la implementación de un sistema de riego para zonas marginales y de amortización acelerada de los toros con valor genético.

El mandatario compensó la indefinición de las fechas con

palabras de elogio y de "admira ción a los productores que todos los días salen a producir alimen tos para 500 millones de seres humanos".

"Tenemos un norte clarísi mo. Venimos a limitar el poder arbitrario del gobierno. Veni mos a liberar al sector privado; venimos a sacarle de encima la bota asfixiante del Estado a los productores. Efectivamente les estamos sacando la bota de en cima y los estamos dejando de asfixiar para que vuelva a ser el sector privado el que produzca y genere riqueza", destacó.

"Venimos a limitar el poder arbitrario del gobierno, Venimos a liberar al sector privado"

"Merecen ser llamados héroes", sostuvo Milei, que consideró que "cultivar el suelo es servir a la Patria".

También denunció que hay "mucha deshonestidad intelec tual en la discusión pública" al argumentar que "algunos ilu minados despotrican contra los avances tecnológicos del campo y quieren retornar a la agricul tura precámbrica para sentirse bien consigo mismos desde un piso con aire acondicionado en plena Recoleta".

Casi sobre el final de la extensa exposición que duró poco menos de una hora, y de cara a los asis tentes del predio planteó: "Pero si no apoyamos con todo nuestro esfuerzo los cambios que todos los argentinos estamos empren diendo, el destino es ser la villa miseria más grande del mundo".

Ante la mirada atenta del titu lar de la Sociedad Rural Argenti na (SRA), Nicolás Pino, ubicado en la primera línea del palco, el mandatario agradeció sus pala bras de "tolerancia y paciencia", y remarcó que su administración es la única alternativa en bene ficio del campo.

"Confío en que, aunque la realidad de hoy por ahora sea insuficiente, sabrán ponderar qué es lo mejor para ustedes y sus familias, y para el bienestar de todos los argentinos. Porque, en definitiva, nosotros y ustedes queremos exactamente lo mismo: queremos volver al país de sus abuelos, bisabuelos y tatarabue los, el país de la generación del 80, un país libre", subrayó.

La vicepresidenta Victoria Villarruel se ubicó en el palco, separada de los hermanos Milei por Nicolás Pino y su esposa. La relación entre la exitosa fór mula presencial está plagada de tensiones y alcanzó su pico máximo estas semanas luego del tuit de la titular del Senado contra Francia.

POL"TICA LA CAPITAL | Lunes 29 de julio de 2024 | 13

Sociedad Rural

### Pino le pidió paciencia al campo y un voto de confianza para el gobierno de Milei

El presidente de la SRA se alineo sin sura a la administración libertaria, aunque reclamó que elimine las retenciones

Ante la presencia del presidente Javier Milei, el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, le pidió paciencia al campo, en el acto central de la muestra: "Creemos útil darle al gobierno un espacio de confianza", destacó las medidas a favor del sector pero también le pidió directamente la eliminación de las retenciones, uno de los reclamos históricos del sector.

"Hablamos desde una postura esperanzada pero realista, preferimos en este momento apelar a la paciencia del hombre y la mujer del campo porque creemos útil darle al gobierno un espacio de confianza como se lo dio la ciudadanía en las elecciones de 2023", expresó al inicio del discurso Nicolás Pino en presencia de Javier Milei y otros funcionarios clave.

En otro orden de su exposición. Nicolás Pino destacó las medidas a favor del campo: "Se han eliminado fideicomisos y restricciones a la importación y exportación, ha habido apertura de mercados, se han reducido aranceles, se quitaron retenciones al sector lácteo y se han eliminado sobretasas a los préstamos financieros de los tenedores de soja" y agregó: "Estamos atentos a la continuidad de esos movimientos positivos y a que sigan concretando otras medidas de gobierno. El productor agropecuario como siempre responderá

productivamente a cualquier alivio que reciba en sus costos".

#### Magnates

"Los productores del campo no somos magnates egoístas que no liquidan sus productos", explicó Pino. "Que no se llame especulación a lo que es sana y buena administración", y sumó: "Existe una actitud de respeto a la iniciativa responsable, no vamos a hablar en este momento desde la protesta".

"Queremos presentar señalamientos y propuestas que están ligados a nuestro voto de confianza. La oposición está llamada a aportar, marcar y corregir en lo que considere erróneo. Lo que no debe hacer es oponerse por que

"Los productores del campo no somos magnates egoístas que no liquidan sus productos"



El presidente de la Sociedad Rural rechazó que la no liquidación de la cosecha se deba a movimientos especulativos.

sí, simplemente para obstruir las iniciativas oficiales", consideró.

Nicolás Pino, miro al presidente y le señaló: "Señor presidente usted sabe del problema fundamental que estamos hablando. Los productores seguimos agobiados por el derecho a la exportación que tratan de forma desigual al campo en comparación con los demás sectores económicos y productivos. Las retenciones son un impuesto distorsivo, discriminatorio y confiscatorio".

"Señor presidente los producto-

### Reencuentro

El presidente Javier Milei y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, se reencontraron ayer en La Rural, tras las diferencias públicas entre ambos por el tratamiento del conflicto con Francia originado por los cánticos racistas de algunos jugadores de la selección argentina en los festejos de la Copa América. res necesitamos la certeza de que usted eliminará las retenciones. Si seguimos trabajando es porque confiamos en su palabra, porque lo que producen las retenciones es el desaliento y la desaparición del productor agropecuario", afirmó.

A su vez, el titular de la Rural señaló "la existencia de diferentes tipos de cambio, que deben ser unificados, así como debe ser eliminado el cepo cambiario. Y una cuestión no menos importante es la que todos conocemos como "el problema del costo argentino".











14 | Lunes 29 de julio de 2024 | LA CAPITAL

### FIN DE LAS VACACIONES

# El Senado se activa en agosto con la reforma electoral y Corte Suprema

El o cialismo, con los bloques aliados, buscará imponer la Boleta Unica de Papel. Empiezan las audiencias para los jueces propuestos por Javier Milei



La Cámara alta comenzará en agosto a debatir diferentes proyectos que interesan a la administración libertaria.

Luego de un receso de dos sema - nas, la agenda del Senado de la Nación volverá a moverse desde agosto con una batería de temas abiertos que atraviesan, tanto co - mo lo fue la ley Bases y el paquete fiscal, los intereses del gobierno del presidente Javier Milei.

Entre los principales ejes de discusión que dará la Cámara alta se asoman los proyectos de modificación proponen imponer la Boleta Unica de Papel (BUP) como nuevo método de votación; el proyecto que modifica la fór mula jubilatoria; la iniciativa que

cambia la tipificación del Código Penal en caso de comercialización y/o sustracción de niños.

Como si este conjunto de temas fueran pocos para solo el mes de agosto, se le añadirán al cóctel legislativo las audiencias públi cas de los candidatos para inte grar la Corte Suprema de Justicia propuestos por el Ejecutivo en enero: el juez federal Ariel Lijo y el abogado constitucionalista Manuel García Mansilla.

El consenso para que el proyecto que implanta la votación median te la Boleta Unica de Papel (BUP) llegue al recinto del Senado de la Nación empezó a tomar forma en las últimas dos semanas, tras más de seis meses de estancamiento.

Las negociaciones oficiales podrían quedar plasmadas en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, que podría realizarse en agosto. Allí, convergerían las diferencias que existen entre los dos despachos que obtuvo el proyecto el pasado 10 de enero.

Aquella reunión plenaria con cluvó con la firma de un dictamen

de mayoría que tuvo el acompaña miento del bloques federales, La Libertad Avanza, el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR). Por otro la do, la senadora Mónica Silva (Río Negro) impulsó otro de minoría con el apoyo del kirchnerismo y del senador Carlos Arce (Misiones).

Tanto Silva como Arce, sumada a la senadora Sonia Rojas Decut (Misiones), forman parte de la de nominada "oposición dialoguista" de la Cámara alta y son clave para el oficialismo a la hora de la cons trucción del quórum y de las ma yorías mínimas constitucionales que se necesitan, dependiendo el caso, para aprobar un proyecto.

Sin el apoyo de estos tres sena dores, el poroteo con respecto a la BUP queda empardado en 36 votos para cada lado y sin posibilidad de que la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, pueda desempatar al tratarse de un proyecto electoral. Por esta razón, la BUP duerme desde el verano en el Cámara alta.

Fuentes cercanas a Silva reafir maron la postura de la senadora rionegrina con terminales en el gobernador Alberto Weretilneck. Si bien existen otras, la principal diferencia entre ambos despachos pasa por el casillero que permite la elección de la "boleta completa" a la hora de elegir.

#### **Jubilaciones**

El pasado 4 de julio, con el apoyo de los bloques dialoguistas, el ofi cialismo senatorial neutralizó el intento del peronismo por tratar la movilidad jubilatoria sobre ta blas. Fue gracias a la moción de preferencia que propuso votar el jefe del bloque de la Unión Cívi ca Radical (UCR) en el Senado, Eduardo Vischi (Chaco).

Ese mediodía, Vischi pidió que el proyecto, que ya tuvo media san ción en la Cámara de Diputados y inició su recorrido en el plenario de comisiones de Trabajo y Previ sión y de Presupuesto y Hacienda, tenga un trato preferencial en la próxima sesión que sería llama da para la primera quincena de

La acción de los dialoguistas

tuvo como objetivo rescatar a La Libertad Avanza de la embestida peronista para avanzar en la ini ciativa. El movimiento anticipa torio fue repudiado por el bloque de Unión por la Patria (UP), que necesitaba de dos tercios para en carar su discusión sin el despacho correspondiente.

El proyecto de movilidad jubi latoria propone un incremento del 8,1 por ciento los haberes jubila torios para recomponer la pérdi da de enero. El gobierno otorgó un 12,5 por ciento para ese mes y quedó relegado de la inflación que se posicionó en el 20,6 por ciento en enero.

#### Corte Suprema

Más allá de estos tres proyectos, el Senado será observado porque la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación recibirá el próximo 21 y 28 de agosto a los candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia propuestos por Milei.

El juez federal Lijo y el consti tucionalista Manuel García Man silla que tendrán sus respectivas audiencias públicas en las que pasarán, o no, el filtro de la Cá mara alta.

A pesar de ser una figura con trovertida y resistida, el pliego de Lijo parece —a priori— el más en caminado a unir la grieta entre el kirchnerismo, los dialoguistas y el propio oficialismo. García Mansilla genera resistencia por su perfil conservador.

De hecho, la semana pasada Ta - gliaferri oficializó la apertura del proceso de adhesiones e impugna ciones a las candidaturas de ambos y Lijo ya recibió dos importantes y del seno político: una del riñón de de la Unión Cívica Radical y otra de la Coalición Cívica (CC), de Elisa Carrió.

El presidente segundo de la UCR, Luis Naidenoff, impugnó a Lijo y afirmó que su postula ción "es una cachetada" para el electorado de Milei. Por su parte, la CC argumentó que Lijo mani fiesta falta de "idoneidad técnica, jurídica y profesional así como la evidente carencia de condiciones éticas y morales".



INTENTO DE MAGNICIDIO

### Se reanuda el juicio por el intento de asesinato a Cristina Kirchner

El miércoles declarará el secretario de la expresidenta. También se peritará por tercera vez el celular de Sabag Montiel

Con la declaración del secretario de Cristina Fernández de Kirchner y otros cuatro testigos, el miércoles 31 de julio se reanuda el juicio que investiga el intento de asesinato de la expresidenta. Con reclamos por la falta de avances en la pes quisa por la autoría intelectual, el debate seguirá centrado en las circunstancias del ataque del año 2022. Además, se va a peritar por tercera vez el celular del principal acusado: Fernando Sabag Montiel.

La cuarta audiencia del debate que comenzó el 26 de junio pasado

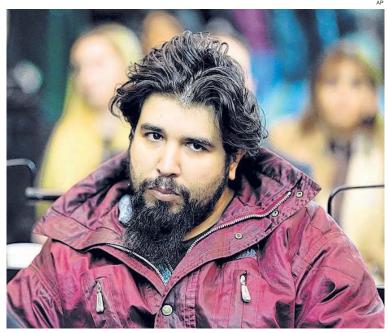

Fernando Sabag Montiel, el principal acusado de intentar asesinar a Cristina.

comenzará con la declaración de Diego Emiliano Bermúdez Bringue, el secretario de Cristina Kirchner, quien estaba junto a ella el día que —por milagro— no salió la bala de la Bersa calibre 22. El hombre relatará lo que otros testigos ya contaron ante el Tribunal y lo que los videos exhibieron al mundo entero.

En esa misma dirección pres tarán declaración bajo juramento otros cuatro militantes que pre senciaron los acontecimientos en la puerta de la casa de Cristina. Se trata de Walter Oscar Ruales, Marcelo Fabián Fernández, Sofía Manusovich y Martina Cángaro. Las dos jóvenes fueron mencio nadas por el testigo Cristóbal Elgueta, el militante que logró captar el video en el que se ve el arma apuntando a la cara de la expresidenta.

En el video que circuló en todos los portales y medios na cionales e internacionales, Sofía y Martina estaban junto a él e interactuaron con la custodia de la entonces vicepresidenta después del ataque, a la que le entregaron las imágenes que hoy son prueba fundamental en el expediente.

En concreto, no quedan du das sobre lo ocurrido en vivo y en directo para las cámaras de televisión y relatado por las per sonas que estaban al momento del intento de magnicidio. Es decir, está dilucidado el hecho material, aunque lógicamente de ba quedar plasmado en el juicio.

Pero las numerosas pistas por la autoría material y el financia miento de "Los Copitos" no son parte de este juicio y quedaron apartadas en un segundo tramo de la causa que aún conserva la jueza de primera instancia María Eugenia Capuchetti, sin avances significativos. Por eso, funcionarios y dirigentes cerca nos a Cristina salieron al uníso no a reclamar que se investigue "quién la mandó a matar".

De hecho, el celular de Sabag Montiel será requisado por ter cera vez el próximo 13 de agosto a las 10 de la mañana. Peritos de la Dirección General de Investi gaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que depende de la Procuración General de la Nación y de Gen darmería Nacional, harán un nuevo intento por desbloquear el teléfono marca Samsung.

La expectativa de la querella por obtener algún tipo de infor mación nueva con el procedi miento es escasa. Habrá peri tos oficiales y también de parte, quienes advierten, incluso, que el peritaje puede provocar daños irreparables en el celular.



**NUEVA FASE** 

# La oposición dialoguista ya avisa que serán menos exibles con Milei

Pasada la ley Bases, los bloques "amigables" intentarán imponer su propia agenda en Diputados

Si en el primer semestre predominó una actitud condescendiente de la oposición dialoguista frente a la Casa Rosada, lo cual no eximió de roces constantes y parates varios en el proceso de construcción de la ley Bases, el panorama de convivencia con el oficialismo para lo que queda del año aparenta más mucho más friccionado de lo que fue.

Un botón de muestra de esta desentendimiento creciente entre





El ecléctico bloque que conduce Pichetto se mostró hasta ahora garante de las leyes que impulsó el gobierno libertario.

el Poder Ejecutivo y sus supues - tos aliados ocurrió el 18 de julio, cuando los delegados del gobierno, José Rolandi, Lisandro Catalán, Lule Menem y Lucía Ibarzábal se fueron de la Cámara de Diputa - dos después de escuchar los mil reparos de los líderes dialoguistas a la reforma política.

Tal fue la desilusión que se tomaron quince días para volver a la carga. Los mismos funcio narios retornarán al Congreso recién la semana próxima para un segundo encuentro con los referentes dialoquistas.

Ya les hicieron saber en su pri mera incursión que la elimina ción de las Paso no es un objetivo viable, y que a lo sumo se podría acceder a suprimir la obligatorie dad, como proponen el PRO y la Coalición Cívica.

No así la UCR de Rodrigo De Loredo, que en términos generales prefiere sostener ese principio por temor a que los oficialismos puedan manipular las internas opositoras.

Y en cuanto a la propuesta de implementar la Boleta Unica de Papel, le señalaron que ya existe una media sanción trabada en el Senado, por lo que le pidieron al oficialismo que movilice su ener gía en desbloquear esa iniciativa en lugar de enviar otros proyectos.

Dentro de la reforma política, el gobierno también busca cortar el financiamiento y la propaganda electoral con recursos públicos, abriendo el juego a los aportes priva dos. Tampoco en este sentido tiene el camino pavimentado ya que en la oposición dialoguista conviven posturas a favor y en contra.

En los albores del gobierno de Javier Milei, la receptividad de los bloques a la propuesta de modifi cación de la ley electoral habría sido significativamente otra, pero el desgaste de la relación a lo largo de todos estos meses, con un gobierno que intentó llevarse de las narices a la oposición a puro atropello, al teró el espíritu de los dialoguistas.

La intermediación que ejerció el presidente de la Cámara de Diputa dos, Martín Menem, pero sobre todo del ministro de Interior devenido jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue eficaz a la hora de torcer la lógica del "todo o nada" de Balcarce 50 y arrimar acuerdos más sensatos.

Lógicamente esas intervencio nes del ala política del gobierno no alcanzaron para sanear el vínculo ni para despejar las desconfianzas después de la catarata de acusacio nes envenenadas que les prodigó públicamente el jefe del Estado.

La ley Bases fue el último escalón en que los dialoguistas acompañaron sin atenuantes al gobierno

La sanción definitiva de la ley Bases fue el último escalón en el que la oposición dialoguista acom pañó al gobierno sin atenuantes, aún tragándose el veneno de las descalificaciones recurrentes.

A partir de ahora, se abre una etapa nueva de la relación, en la que los bloques del PRO, la UCR, los federales y la Coalición Cívica impulsarán su propia agenda.

El mayor peligro en este esce nario de fragmentación extrema lo corre el PRO, que es la fuerza de centroderecha que compite por la misma base electoral que el oficialismo.

El propio Mauricio Macri advierte

este riesgo mayúsculo y por eso en las últimas semanas le dio un giro a la relación con el gobierno.

Después de haber coqueteado con el oficialismo, al punto que se especulase con una integra ción parlamentaria, el PRO pa rece haber vuelto al redil de la "oposición dialoguista", donde también se encuentran la UCR y Hacemos Coalición Federal, entre otras fuerzas políticas.

En este marco, el bloque amarillo redobló días atrás la presión sobre Menem a través de un comunica do firmado por su titular, Cristian Ritondo, y por la secretaria parla mentaria, Silvana Giudici.

En el escrito le enrostraron al riojano el esfuerzo realizado "ar duamente" por el PRO para "im pulsar las transformaciones que el país necesita", y le exigieron "una favorable y pronta respuesta" al pedido para tratar una agenda de 15 iniciativas "históricamente im pulsadas" por ellos.

El problema para el oficialismo es que este desmarque de la oposición dialoguista sucede en la antesala de la presentación de la ley de Presupuesto, que deberá empezara debatirse en septiembre.

El gobierno es consciente de que necesita de los votos del PRO y tal vez con esa brújula política fue que acordó el pago de la deuda por los fondos de coparticipación de Caba, que había sido el principal foco de sublevación de los amarillos.

La UCR, si quisiera, podría es calar el conflicto en el Congreso por los fondos para el sostenimien to de universidades y el Fonid, que son temas irresueltos por la Casa Rosada, y por los que el radicalis mo pagó un costo al no apurar el tratamiento en el recinto de los proyectos.







Black Cars
Provincias Unidas 1565



Hoffman GNC Eva Perón 5402



**OMA MOTOS** 



OMA Motos

San Martín 3901











**Rapid Fren** Av. Pellegrini 4068 **Tubocoler** Catamarca y Ricchieri **Brachetta Baterías**27 de Febrero 2427

**Lesgart** Entre Ríos 3280 y Suc.

Suscribite! (0341) 422-8806



beneficios. lacapital. com.ar

### **OPINIÓN**

### Esperanza y política

No somos sólo presente sino también historia y memoria, y lo que con ella sos placer colectivamente

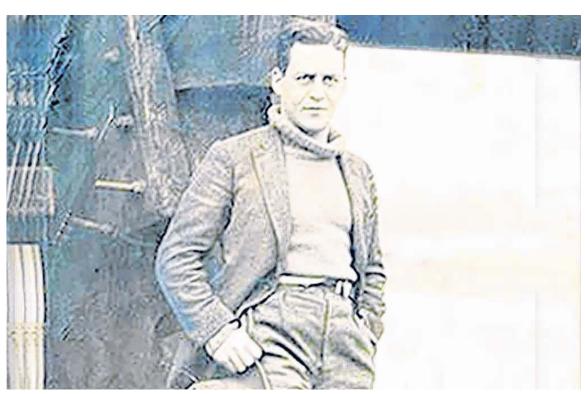

El indispensable Raúl Scalabrini Ortiz, figura clave del pensamiento nacional.

# Contra el fetichismo del presente

Eduardo Rinesi La Tecla Eñe

Un precioso texto reciente de mi amiga María Pía López llama la atención respecto a la centralidad del problema del tiempo en el dis curso actual de la derecha en la Argentina. Querría retomar esa preocupación de María Pía por discutir los modos en los que hoy se piensa entre nosotros esta cues tión fundamental del tiempo, solo que introduciendo respecto a su abordaie un doble desplazamiento. Primero, porque no querría con siderar acá el problema del tiem po en su dimensión cuantitativa (cuántos años deberían pasar para que podamos jubilarnos, cuántas horas deberíamos trabajar por día) sino en su faz cualitativa, en la que tengo la impresión de que asistimos a una mutación fuerte mente empobrecedora. Segundo, porque no me interesa examinar acá el modo en que piensa hoy la derecha que enfrentamos, sino el modo en que nosotros mismos estamos pensando (creo yo que bastante mal) este problema.

Desde hace varios meses, en efecto, buena parte de nuestros esfuerzos de comprensión de nuestra vida colectiva giran en

torno a la pregunta por cómo fue que pasó lo que pasó, qué tipo de sociedad es esta que produjo, como expresión o como síntoma, que una figura como la del actual presidente de la Nación haya sido elegida por una amplia mavoría de nosotros para gobernarnos. Y es así como venimos levendo una cantidad de análisis (muchos muv buenos, desde va) sobre el tipo de individuos posesivos, egoístas y mezquinos (y por añadidura punitivistas y crueles) que nos hemos vuelto, y a los que el dis curso posesivo, egoísta, mezquino, punitivista y cruel del primero candidato y ahora presidente ha logrado interpelar con tanto éxito. Este fenómeno suele explicarse (y está muy bien) aludiendo a los cambios que produjeron en nues tra sociedad los procesos de desin dustrialización, desestatización v consiguiente transformación de nuestras identidades colectivas desde mediados de los años 70, a los que han venido a sumarse un conjunto de cambios culturales. tecnológicos y de todo tipo, que han determinado, se nos dice (y también está muy bien), la forja de esos hombres y mujeres ais lados, solos, en que nos hemos convertido, y que tan verosímil y razonablemente resultarían

receptivos a la retórica del pre sidente y de su equipo.

Todo esto, repito, está muy bien, aunque tal vez resulte también algo parcial. En un temprano escrito de 1971, un joven e incisi vo Horacio González protestaba contra los intentos de reducir el mayor movimiento político de las masas argentinas a un epifenóme no de las modulaciones que había asumido en el país el proceso de acumulación del capital o de in dustrialización por sustitución de importaciones. Contra ese "so cietalismo" (que era también un "sociologismo" González estaba discutiendo contra las corrientes dominantes de la sociología de Gino Germani y de sus discípu los), de lo que se trataba era de no perder de vista la dimensión propiamente política del fenóme no que se trataba de pensar. Creo que la advertencia nos sirve tam bién en este momento, que es el nuestro, que no me parece posible pensar (que me parece fuertemen te despolitizante suponer que es posible pensar) apenas como la manifestación de un conjunto de transformaciones "estructurales" que lo explicarían. Pero tan incon veniente como este societalismo, como este -digamos- "fetichismo de la sociedad", me parece a mí,

escuchar y aceptar tales o cuales mensajes, o a votar tal o cual pro grama de gobierno, es -y es sola mente- esta sociedad presente que es la nuestra, encapsulada sobre sí v sin vasos comunicantes con el pasado del que viene ni con el futuro hacia el que va. Las más sofisticadas técnicas sociológicas de extracción de información sobre los sujetos nos informan lo que esos sujetos son, y eso que esos sujetos son parece ser todo lo que importa conocer Hablé más arriba de hombres y mujeres "solos", y viene enseguida a la memoria el precioso ensayo de Raúl Scalabrini Ortiz de comienzos de los años 30, "El hombre que está solo y espera", que describe a esos individuos hu millados, tristes, que en las mesas de los cafés de Buenos Aires -había caído Hipólito Yrigoyen-miraban en silencio el fondo de sus pocillos como buscando allí las razones de su frustración y su derrota. Esta ban, en efecto, solos, aislados de los demás (con los que apenas si participaban, escribe Scalabrini, en alguna que otra conversación de circunstancia) y de la vida polí tica de un país gobernado por una dictadura. Pero dependiendo de cuántos años de edad les supon gamos es posible que algunos de ellos hayan participado, en sus años mozos, de la revolución de 1890, es más posible todavía que varios havan tirado alguna piedra o algún tiro en la de 1905, y es casi seguro que la mayoría haya forma do parte de la gran épica electoral de 1916. Y eran también (aunque tal vez no lo supieran, aunque tal vez estuvieran demasiado tristes o amargados o enojados para perca tarse) la oscura o sorda memoria de esas luchas que habían sido las suyas. Y por lo demás, esta ban todos -escribe Scalabrini- a la espera. Esperaban, sin saber que esperaban ni qué esperaban. Pero cuando catorce años después, una cierta tarde de octubre, salieron a la calle y cambiaron la historia para siempre, fue el propio Sca labrini el que acuñó la frase "el subsuelo de la patria sublevado" para aludir al modo en que esas viejas memorias del pasado vol vían para abrir el presente hacia un futuro diferente. Nunca somos sólo lo que somos. El presente es siempre más complicado que eso. Hay política porque el presente es más complicado que eso. No otra cosa quiere decir, por

en este tipo de interpretaciones,

es lo que me gustaría llamar un

presentismo, un fetichismo del

presente, que pretende que esa

sociedad que se expresaría en las

disposiciones de sus miembros a

No otra cosa quiere decir, por cierto, la célebre frase de cierto conturbado príncipe de tinta y de papel: "The time is out of joint",

el tiempo está fuera de quicio, que significa, por cierto, que entre otras muchas cosas que también significa, que el presente no es nunca plenamente contemporá neo de sí mismo, que nunca somos apenas lo que las fuerzas de la historia han hecho de nosotros en el movimiento en el que nos trajeron hasta este punto en el que estamos, porque siempre so mos también, al mismo tiempo, la memoria de lo que fuimos o de lo que quisimos ser y la expectativa de un futuro que no sea la pura repetición de las dimensiones más intolerables del presente. Cin co años antes de que Scalabrini publicara su notable ensayo, un joven escritor de Buenos Aires, yrigoyenista como él, y que ade más era su amigo y se le parecía bastante más que lo que vendría a hacerlo en las décadas siguien tes, lo escribiría en el gran estilo que va había conquistado. Dice Jorge Luis Borges, en efecto, en el ensayo que da título a "El ta maño de la esperanza", de 1926: "Mi argumento de hoy es la patria: lo que hay en ella de presente, de pasado y de venidero. Y conste que lo venidero nunca se anima a ser presente del todo sin antes ensayarse, y que ese ensayo es la esperanza, ¡Bendita seas, esperan za, memoria del futuro, olorcito del porvenir, palote de Dios!".

Nunca somos solamente lo que somos. Hay política porque el presente es más complicado que eso

Memorias sordas, entonces, pe ro siempre pasibles de ser actua lizadas, de las luchas, los sueños y las utopías del pasado, y espera o esperanza de lo por venir. De esas solicitaciones del pasado y del futuro al tiempo que vivimos (es el tema, por cierto, de ese gran lector de Shakespeare que fue Car litos Marx) está hecha la política, que existe justo porque existen la memoria y la esperanza. En este tiempo de oscuridad que atrave samos, la esperanza no es ningu na candorosa forma de negar la gravedad de lo que ocurre, sino la materia prima de la política que tenemos la tarea de hacer para cambiar las cosas. Nunca somos sólo lo que somos. Nunca somos sólo lo que la historia ha hecho de nosotros. Somos también (debemos ser, también) lo que, de la mano del recuerdo de lo que fuimos, sepamos hacer colectivamente con eso que la historia ha hecho de nosotros, para darle y darnos una nueva oportunidad.

## Ouación

Lunes 29 de julio de 2024

JUEGOS OLÍMPICOS

### A tiro de la primera medalla argentina que sería histórica

Julián Gutiérrez le dio al país su primera final en tiro y hoy busca la medalla. Muy bien el tenis.





20 | Lunes 29 de julio de 2024 | LA CAPITAL

### Central - Newell's







### Ya se vive el gran clásico rosarino: personajes, urgencias, bajas y pasión

Canallas y leprosos palpitan el derbi de la ciudad del segundo fin de semana de agosto. La ruta previa de ambos, los DT, las figuras, qué se juegan y cómo llegan

Lucas Vitantonio lvitantonio@lacapital.c LA CAPITAL



La cuenta regresiva para el clásico rosarino ya comenzó. El derbi se jugará el sábado 10 o el domingo 11 de agosto en el Gigante de Arro vito, por la décima fecha de la Liga Profesional, lo más probable a las 15, por cuestiones de seguridad. Y Rosario Central y Newell's empe zaron a palpitar y a proyectar el partido que paraliza a la ciudad. Allí, justamente también volverán a verse las caras Miguel Ángel Russo y el Gallego Sebastián Méndez, que ya coincidieron en San Lorenzo co mo DT y jugador respectivamente

en la temporada 2008 y 2009. Pero esta vez el marco y el contexto se rá totalmente diferente, ya que lo harán en uno de los clásicos más pasionales del mundo.

Lo cierto es que la vigilia de la gran fiesta de la ciudad ya arrancó, con equipos que aún no logran ter minar de consolidarse, aunque los de Arrovito disfrutan de estar en octavos de la Copa Sudamericana v en la Lepra recién están empezando a hablar en el idioma del Gallego.

La realidad es que Central y Newell's atraviesan realidades opuestas en sus objetivos y hori zontes de expectativas de corto plazo. El Canalla tiene el gran sue ño de llegar los más lejos posible en la Copa Sudamericana, donde tras el clásico jugará la serie de oc tavos a cara o cruz ante Fortaleza

de Brasil. Además el actual ciclo de Miguel Ángel Russo (68 años) tiene un recorrido que incluye el título de la Copa de la Liga 2023.

Mientras que por el lado de Newell's el escenario es totalmente opuesto. El capitán del barco es Sebastián Méndez (47 años), con apenas tres partidos al frente del equipo y con todo por hacer en el Parque. Lo suvo es un intento por reflotar el fútbol leproso y está todo en etapa de construcción, por lo que salir bien parado del clásico sería un pilar clave para afrontar lo que viene con espalda y tranquilidad.

Lo que varía también es la ru ta en ambos campamentos hasta el derbi del fútbol rosarino. En Arroyo Seco deben preparar dos compromisos hasta llegar al fin de semana más caliente de la ciu dad. Es que el Canalla tendrá dos excursiones previas, este miércoles 31 ante Unión en Santa Fe (pos tergado de la séptima fecha) y el próximo lunes 5 de agosto frente a Gimnasia en La Plata.

Por su parte, el roiinegro sólo tiene por delante recibir a Estu diantes este viernes en el Coloso. Y desde ahí quedará listo para in tentar dar el zarpazo en Arrovito.

Pero más allá de esta agenda previa, lo cierto es que de ambos lados, los entrenadores, los juga dores y, en especial, los hinchas va pusieron el foco en el gran cruce, en este partido que en sus corazo nes no tiene otro igual, ni siguiera parecido en cuanto a adrenalina.

Si bien cada clásico es una nue va historia y los antecedentes no cuentan dentro de la cancha, sí hay datos que vale la pena tener en cuenta para contextualizar lo que se jugarán uno y otro en el en frentamiento que se viene.

Por el lado de Central hay que decir que Miguel Ángel Russo por ahora es imbatible. En los doce clásicos rosarinos que dirigió ganó siete y empató cinco. Nunca le tocó perder al técnico que ya es leyenda en el club en el que cumplió 300 partidos como DT.

Y para Sebastián Méndez se rá su primer derbi rosarino en el amanecer de su gestión. Por ello, determinará un mojón para su ciclo y para nada significará lo mismo una victoria o una derrota. Porque además contará con la presión que

lo antecede y que para nada es su responsabilidad, respecto de la su premacía auriazul en los últimos años en los clásicos.

Porque en el Gigante desde 2013, el derbi tuvo siete éxitos de Cen tral, dos empates y dos triunfos de Newell's. Y. además, desde la última victoria rojinegra, con gol de Juanchón García el 20 de marzo de 2022, se jugaron 4 clásicos, con tres triunfos canallas y un empate.

Central está a lado en la Sudamericana y le cuesta en la Liga. En Newell's, Méndez tiene todo por hacer

En cuanto a lo estrictamente futbolístico. Central está afilado en la Sudamericana, pero es incons tante en el frente interno. Para este clásico recuperó a su ídolo Marco Ruben, que por primera vez en el derbi lo dirigirá Miguel.

En el Parque está todo por hacer en esta nueva etapa. El símbolo es Ever Banega por trayectoria y el club sigue con vida en la Copa Argentina. La mala es que está muy complicada la presencia de Armando Méndez y ya es baja confirmada Rodrigo Fernández Cedrés, ambos por lesión.

Así las cosas, canallas y leprosos se miran de reojo, saben que la pe lota del clásico ya empezó a picar.

**OVACIÓN** LA CAPITAL | Lunes 29 de julio de 2024 | 21

### Central - Newell's



Experiencia. Miguel está al frente del Canalla y tiene un título bajo el brazo.



Juventud. El Gallego dirigió a varios clubes y está conociendo el mundo Newell's.

## La historia de Russo y el Gallego Méndez, pasado compartido y rivales

Miguel dirigió a Sebastián en San Lorenzo y además ya se cruzaron dos veces cara a cara como entrenadores

Carlos Durhand cdurhand@lacapital.com.a LA CAPITAL



Miguel Russo y Sebastián Méndez se verán las caras como entrenadores por primera vez en el clásico rosarino entre Central y Newell's, en el duelo que se va a disputar en

el Gigante de Arroyito en el marco de la 10<sup>a</sup> fecha de la Liga Profesional 2024. Pero ambos tienen un pasado en común y, además, ya se han enfrentado como directores técnicos.

En la temporada 2008/09 el actual DT canalla compartió el mismo barco con el nuevo entrenador leproso. Es que Russo tuvo como jugador al Gallego cuando Miguel estuvo al mando de San Lorenzo.

En total fueron 8 los coteios que Miguel utilizó a Méndez en el Ciclón (5 en el Apertura 2008 v 3 en el Clausura 2009) donde los de Boedo ganaron cuatro cotejos. empataron tres y sufrieron una sola derrota.

El actual técnico auriazul no pudo utilizar mucho al vigente entrenador rojinegro, ya que este sufrió una seria lesión en su rodilla izquierda de la cual tuvo que ser operado y lo mantuvo alejado de las canchas por un tiempo prolongado.

Ahora ambos están del otro lado de la línea de cal. Russo con una experiencia mucho mayor, ya que le Îleva a Méndez más de 1.000 partidos como director técnico. Aunque no hay tanta diferencia en la cantidad de clubes que dirigió cada uno. Mientras Miguel lo hizo en 17 instituciones. Sebastián va estuvo al frente de 13 clubes distintos v además fue la mano derecha de Diego Maradona en Gimnasia de La Plata

Russo dirigió a Lanús, Estudiantes, Universidad de Chile, Central, Salamanca, Colón, Lanús, Los Andes. Morelia de México, Vélez, Boca,

San Lorenzo, Racing, Millonarios de Colombia, Alianza Lima de Perú, Cerro Porteño de Paraguay y Al-Nassr de Arabia Saudita.

En tanto, Méndez comandó a San Lorenzo, Banfield, Atlanta, Platense, Gimnasia de Jujuy, Godoy Cruz, Belgrano, Palestino de Chile, Cúcuta de Colombia, Tijuana de México, Unión, Vélez y Newell's.

Pero en el fútbol no todo es lineal. En los dos enfrentamientos que tuvieron como técnicos, el que tiene saldo positivo es el Gallego, quien ganó un partido y empató el otro.

Se midieron por primera vez hace 13 años. El 28 de mayo de 2011, el Banfield de Méndez le ganó 3 a 1 al Racing de Russo. Ese partido se jugó en el Cilindro de Avellaneda en el marco de la fecha 16 del Clausura de ese año. Tuvo como dato de color que uno de los futbolistas titulares del Taladro fue Jonatan Gómez, actual jugador canalla.

El último antecedente entre Miguel y el Gallego es más cercano. Fue el 19 de octubre de 2023 cuando Central y Vélez igualaron 1 a 1 en el Gigante de Arrovito en la 9ª fecha de la Copa de la Liga de ese año, donde los canallas terminaron dando la vuelta olímpica.

### **Breves**

### Newell's: estudios a Méndez y llega un punta

Lo más importante en Newell's es que hoy le realizarán los estudios por imágenes a Armando Méndez para conocer el grado de la lesión que le afecta la región posterior del muslo derecho. Mientras que está cerca de arribar al Parque el delantero de Lanús Lucas Besozzi. Además hay tratativas para repatriar a Juanchón García, que milta en Volos NFC de la Superliga de Grecia. Por su parte, el plantel leproso comenzará este lunes la semana de trabajo de cara al compromiso del próximo viernes, a las 20, cuando reciba a Estudiantes en el Coloso, en el marco de la novena fecha y en la previa del clásico rosarino. El plantel entrenará en el predio de Bella Vista hasta el miércoles por la mañana y el jueves lo hará por la tarde.

### Central: previa de Unión, O'Connor y entradas

El plantel auriazul continúa la preparación para afrontar el partido pendiente de la séptima fecha de la Liga Profesional, ante Unión, el próximo miércoles a las 18.30, en Santa Fe, con arbitraje de Facundo Tello y en el VAR estará Germán Delfino. Por su parte, el juvenil volante Tomás O'Connor "recibió el alta médica deportiva posterior a su cirugía de hernia inguinal derecha v estuvo a disposición para entrenar con el grupo", según informó el departamento médico del plantel profesional auriazul. En tanto, de cara al clásico rosarino del fin de semana del 11 de agosto en el Gigante de Arrovito, este miércoles 31 de julio, a las 12, se habilitará la reserva de populares y se pondrán a la venta las plateas para socios/as a \$ 25.000. Todas las gestiones se deben realizar únicamente por la plataforma www. deportick.com. Tanto para poder reservar, como para poder comprar una platea, es necesario tener paga la cuota de julio.



- Única empresa en Rosario certificada bajo normas de calidad ISO 9001 e ISO 14001:2015 en el rubro galvanoplastía.
- Empresa NO CONTAMINANTE, protegiendo el medio ambiente, pensando

KOMADOS A.B.S. **INYECCIÓN PARA TERCEROS** www.perosinocromados.com.ar Cumplimos *56* Años

"Desde 1967 con una mejora contínua La Calidad Total **CROMADOS** 

Somos más baratos en el largo plazo ¡Avancemos juntos!

### PEROSINO DESARROLLÓ OTRO NUEVO PRODUCTO PARA CAMIONES!!!

A LOS CUBRETUERCAS Y DE LAS ESTANTERÍAS Brillo en la ruta

Av. Circunvalación 2783 (altura Av. 0. Lagos al 6100) | \$2006GZA Rosario (SF) 3413261627/3415557217/1144210028 administracion@perosinocromados.com.ar

**GRACIAS DIARIO LA CAPITAL** 

Somos una empresa con una trayectoria de más de 55 años en el rubro Cromados, y siempre nos hemos destacado por nuestra pasión por la excelencia y el compromiso con la calidad en cada uno de nuestros servicios y productos.

Hoy, llevamos nuestra visión un paso más allá al introducir cubre tuercas **Xper-Crom**, una nueva línea de productos cromados que va dirigida al rubro accesorios para camiones, que redefine los estándares de durabilidad, brillo y resistencia.

¿Por qué Xper-Crom es diferente a cualquier otro cubre tuerca en el mercado?

Le contamos algunas de sus características destacadas · Alta resistencia · Brillo deslumbrante

Sin duda su negocio merece un buen producto.

### El rival de Newell's



El festejo habitual en los encuentros platenses, el de los pincharratas.

### Estudiantes vendrá al Coloso inflado por la goleada en el clásico

El Pincha la pasó mal en el primer tiempo con Gimnasia, pero en el segundo Eduardo Domínguez movió el banco y ganó 4 a 1.

Estudiantes logró un triunfo que vale mucho más que los tres puntos que le da el reglamento en la tabla de posiciones. Porque fue con un contundente 4 a 1 en el clásico ante Gimnasia en el estadio del Pincha, en un partido que desde el juego y las situaciones que no comenzó bien para los dueños de casa.

En el primer tiempo fue Gimnasia, quien sin ser un dominador absoluto ni lograr una tanta profundidad en ataque, fue el que más generó y el que más chances claras tuvo de cara al arco rival, a punto tal que mereció irse al descanso en ventaja.

En la primera mitad el equipo de Eduardo Domínguez fue superado tácticamente por el de Marcelo Méndez. Los locales corrían detrás de la pelota, perdían las divididas y fueron un equipo inconexo como el que quedó eliminado de la Copa Argentina en 16vos de final por Central Córdoba.

Pero el DT de Estudiantes hizo tres cambios en el entretiempo. Y esas variantes le dieron resultado, ya que recuperó el coraje y la rebeldía que extrañó en los últimos iempos. Se mostró sólido, y antes de los 65' ya ganaba 3 a 0 con un gol de Santiago Ascacíbar (46') y dos de Guido Carrillo (51' y 63'). Gimnasia recién pudo llegar al descuento en el minuto 87 por intermedio del ingresado David Salazar, pero ya era muy tarde para intentar una reacción.

En el final del partido se dio un curioso episodio ya que la expulsión del arquero de Gimnasia Nelson Insfran hizo que el defensor Leonardo Morales tenga que ponerse los guantes e intentar detener el penal del Principito Sosa, quien anotó el 4 a 1 definitivo para Estudiantes

Ahora Estudiantes vendrá al Marcelo Bielsa para enfrentar a Newell's con el ánimo en alza buscará sumar otro resultado positivo para afianzar su posición en la tabla acumulada que hoy lo encuentra en la segunda posición con 39 puntos detrás de Racing (40)

### El rival de Central

### Unión perdió el invicto ante Racing y recibe al canalla

En su séptima presentación en la Liga Profesional, el invicto de Unión llegó a su fin. El equipo dirigido por el Kily González terminó por primera vez con las manos vacías al perder 2 a 1 ante Racing en el Cilindro de Avellaneda

Santiago Sosa, a los 10' del primer tiempo, tras un error del arquero Thiago Cardozo, le dio la ventaja a los de Gustavo Costas, en un momento donde los Tatengues eran superiores y habían tenido una clara situación con un cabezazo de Corvalán que pegó en el travesaño.

A pesar de la desventaja los santafesinos se plantaron de igual a igual y a los 72' consiguió la igualdad por intermedio de Gonzalo Morales.

Pero luego de poner todo como al principio tuvo cinco minutos fatales donde se le derrumbó todo lo que había construido. Primero, porque un minuto después del empate, Agustín Almendra anotó el 2 a 1 para Racing, con un derechazo al primer palo del guardameta Cardozo que dio la



El Kily González, el DT tatengue.

sensación que podría haber hecho algo más.

Y luego a los 78' llegó la expulsión de Claudio Corvalán que cruzó con la pierna arriba a Maravilla Martínez y el árbitro Nazareno Arasa lo echó.

Muchos contrastes para Unión que el próximo miércoles recibirá a Central en el 15 de Abril.

### River Plate

### Al final Demichelis se fue pero con muchos aplausos

Días antes del partido, River Plate anunció la desvinculación de Martín Demichelis de la conducción técnica. Eso sí, dirigiría el equipo ante Sarmiento. Y lo que parecía una despedida acorde a los últimos tiempos del equipo millonario, con un empate que no movía la aquia en el Monumental, terminó en un adiós emotivo, con lágrimas del entrenador y los aplausos de todo el estadio. Así son los hinchas en las victorias, más cuando son como un desahogo como ocurrió.

Es que River no le encontró nun-

ca la vuelta al plantel mezquino que ideó Israel Damonte, naufraga en su impotencia y ofrecía la convicción, el aroma a un ciclo terminado.

Pero algo cambió en el minuto 87'. Fue cuando River dispuso un tiro libre para un zurdo y el pibe Franco Mastantuono, de 16 años y promovido por Demichelis a primera, convenció al que ganó todo, Nacho Fernández, a que lo dejara patear.

Y la zurda con comba, exquisita, sorprendió a quien había sido la figura hasta ahí, el arquero de Sarmiento Lucas Acosta, para alojarse en el ángulo superior izquierdo.

Golazo, explosión en el Monumental, llanto incontenible de Demichelis y el estadio entero se puso en modo emoción. Por eso el final lo encontró al técnico despedido a lo grande, aplaudido por guienes hasta minutos antes no lo bancaban más, por todos sus jugadores y hasta por las leyendas del club dispuestas para la ocasión, como Norberto Alonso y el Pato Fillol.

¿Quién hubiera dicho que un gol cambie todo, en un santiamén? Así, la dirigencia de River se sacó de encima al entrenador que lo sacó campeón en la LIga 2023 sin daños colaterales y sueña con repatriar al ídolo de todos los tiempos: Marcelo Gallardo

### **Boca Juniors**

### Un empate solo de buenas intenciones en Córdoba

Instituto y Boca cerraron el domingo con un empate 0 a 0 de buenas intenciones en Alta Córdoba, pero que no le sirvió demasiado a ninguno. Al local porque quedó a 4 puntos de la cima y Boca apenas para aferrarse al último puesto a la próxima Copa Sudamericana. Poco por cierto, porque sigue lejos en la tabla de la Liga también.

El partido en el estadio Juan Domingo Perón fue de ida y vuelta, con un Instituto que estuvo mejor en la primera mitad y un Xeneize que tomó las riendas en el

complemento. Pero con ambición continua de ambos lados, aunque con poca profundidad.

Las más claras de la Gloria fueron un blooper (Santiago Rodríguez remató y la sacó un compañero) y luego Romero le sacó bárbaro el gol de cabeza a Alarcón.

En el complemento, a los 5 Cavani se tropezó solo cuando la había dominado en el área y a los 18' Boca llegó con mucho peligro, cuando Saralegui trepó por derecha y mandó un buscapié que nadie pudo conectar.



Acompañando a la selección

OVACIÓN LA CAPITAL | Lunes 29 de julio de 2024 | 23

### Posiciones LPF

| 1 2 3 | EQUIPO Huracán Racing Talleres Instituto | Pts<br>18<br>16<br>15 | J<br>8<br>8 | G<br>5 | 3 | P<br>0 | F<br>10 | C<br>3 |
|-------|------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------|---|--------|---------|--------|
| 2     | Racing<br>Talleres                       | 16                    |             |        | _ | 0      | 10      | 3      |
| _     | Talleres                                 |                       | 8           | 5      |   |        |         |        |
| 3     |                                          | 15                    |             | J      | 1 | 2      | 17      | 8      |
|       | Instituto                                |                       | 8           | 4      | 3 | 1      | 13      | 9      |
| 4     |                                          | 14                    | 8           | 4      | 2 | 2      | 10      | 6      |
| 5     | Unión                                    | 14                    | 7           | 4      | 2 | 1      | 8       | 4      |
| 6     | Ind. Rivadavia                           | 14                    | 8           | 4      | 2 | 2      | 5       | 2      |
| 7     | River                                    | 13                    | 8           | 4      | 1 | 3      | 13      | 8      |
| 8     | Estudiantes                              | 12                    | 8           | 3      | 3 | 2      | 9       | 6      |
| 9     | Lanús                                    | 12                    | 7           | 3      | 3 | 1      | 11      | 9      |
| 10    | Vélez                                    | 11                    | 7           | 3      | 2 | 2      | 9       | 6      |
| 11    | Belgrano                                 | 11                    | 7           | 3      | 2 | 2      | 12      | 13     |
| 12    | Newell's                                 | 11                    | 8           | 3      | 2 | 3      | 5       | 6      |
| 13    | Gimnasia                                 | 10                    | 8           | 3      | 1 | 4      | 11      | 11     |
| 14    | Atl. Tucumán                             | 10                    | 7           | 2      | 4 | 1      | 6       | 6      |
| 15    | Sarmiento                                | 10                    | 8           | 3      | 1 | 4      | 8       | 9      |
| 16    | Central                                  | 9                     | 7           | 2      | 3 | 2      | 11      | 9      |
| 17    | Boca                                     | 9                     | 7           | 2      | 3 | 2      | 7       | 6      |
| 18    | Riestra                                  | 9                     | 7           | 3      | 0 | 4      | 6       | 7      |
| 19    | Argentinos                               | 9                     | 7           | 3      | 0 | 4      | 6       | 11     |
| 20    | Platense                                 | 8                     | 7           | 2      | 2 | 3      | 5       | 7      |
| 21    | Independiente                            | 7                     | 8           | 1      | 4 | 3      | 5       | 9      |
| 22    | San Lorenzo                              | 6                     | 7           | 1      | 3 | 3      | 5       | 7      |
| 23    | Banfield                                 | 6                     | 7           | 1      | 3 | 3      | 6       | 9      |
| 24    | Tigre                                    | 6                     | 7           | 1      | 3 | 3      | 6       | 11     |
| 25    | Def. y Justicia                          | 5                     | 7           | 0      | 5 | 2      | 6       | 9      |
| 26    | Barracas Central                         | 5                     | 7           | 1      | 2 | 4      | 3       | 8      |
| 27    | Godoy Cruz (*)                           | 3                     | 6           | 1      | 3 | 2      | 4       | 7      |
| 28    | C. Córdoba                               | 1                     | 7           | 0      | 1 | 6      | 7       | 18     |

El campeón clasifica a la Copa Libertadores. (\*) Se le descontaron 3 puntos por incidentes

### Tabla general 2024

|    | EQUIPO           | Pts | J  | G  | Ε  | Р  | F  | С  |
|----|------------------|-----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | Racing           | 40  | 22 | 12 | 4  | 6  | 41 | 19 |
| 2  | River            | 40  | 22 | 11 | 7  | 4  | 39 | 18 |
| 3  | Estudiantes (*)  | 39  | 22 | 11 | 6  | 5  | 28 | 15 |
| 4  | Talleres         | 39  | 22 | 10 | 9  | 3  | 37 | 25 |
| 5  | Vélez            | 36  | 21 | 10 | 6  | 5  | 23 | 19 |
| 6  | Lanús            | 35  | 21 | 10 | 5  | 6  | 31 | 23 |
| 7  | Argentinos       | 35  | 21 | 10 | 5  | 6  | 31 | 25 |
| 8  | Huracán          | 34  | 22 | 9  | 7  | 6  | 22 | 15 |
| 9  | Unión            | 34  | 21 | 9  | 7  | 5  | 24 | 18 |
| 10 | Boca             | 33  | 20 | 9  | 6  | 5  | 27 | 18 |
| 11 | Godoy Cruz (**)  | 32  | 20 | 10 | 5  | 5  | 20 | 13 |
| 12 | Newell's         | 32  | 22 | 9  | 5  | 8  | 18 | 22 |
| 13 | Def. y Justicia  | 31  | 21 | 7  | 10 | 4  | 23 | 22 |
| 14 | Barracas Central | 31  | 21 | 8  | 7  | 6  | 23 | 23 |
| 15 | Instituto        | 30  | 21 | 9  | 3  | 9  | 28 | 23 |
| 16 | Independiente    | 30  | 22 | 7  | 9  | 6  | 19 | 19 |
| 17 | Gimnasia         | 26  | 22 | 8  | 2  | 12 | 29 | 33 |
| 18 | Platense         | 26  | 21 | 6  | 8  | 7  | 15 | 21 |
| 19 | Belgrano         | 25  | 21 | 6  | 7  | 8  | 31 | 34 |
| 20 | Central          | 24  | 21 | 6  | 6  | 9  | 21 | 27 |
| 21 | Banfield         | 23  | 21 | 5  | 8  | 8  | 20 | 24 |
| 22 | San Lorenzo      | 22  | 21 | 4  | 10 | 7  | 15 | 21 |
| 23 | Riestra          | 22  | 21 | 6  | 4  | 11 | 14 | 23 |
| 24 | Ind. Rivadavia   | 22  | 22 | 6  | 4  | 12 | 18 | 27 |
| 25 | Atl. Tucumán     | 20  | 21 | 3  | 11 | 7  | 14 | 29 |
| 26 | Sarmiento        | 19  | 22 | 5  | 4  | 13 | 17 | 28 |
| 27 | C. Córdoba       | 12  | 21 | 2  | 6  | 13 | 17 | 38 |
| 28 | Tigre            | 11  | 21 | 2  | 5  | 14 | 13 | 36 |

Los 3 primeros clasifican a Copa Libertadores (\*) Estudiantes ya entró por ser campeón de la CL. Los 6 que siguen van a Copa Sudamericana. o pierde la categoría (\*\*) Se le descontaron 3 puntos por incidentes

#### FFCHA8

I. Rivadavia 1-O Indep'te San Lorenzo 1-1 Newell's R. Central O-1 Huracán Banfield 1-1 Talleres Estudiantes 4-1 Gimnasia

Racing 2-1 Unión River 1-0 Sarmiento

Hoy, 15 B. Central - A. TucumánTNTS.
Hoy, 16.30 Defensa - Platense ESPNP.
Hoy, 18.45C. Córdoba - Vélez TNTS.
Hoy, 18.45 Tigre - D. Riestra Pública Hoy,18.45 Tigre Hoy, 21 Argentinos J. Hoy, 21 Belgrano

Godoy Cruz TNT S

Copa Santa Fe

### Central Córdoba y Newell's pusieron todo pero se quedaron sin nada

Teglia jugó con lo mejor en Venado Tuerto y lo venció Juventud Pueyrredón. La reserva leprosa de Lunari sucumbió en Rafaela

Juan Iturrez iiturrez@lacapital.com.a LA CAPITAL



Venado Tuerto, Enviado Especial

La Copa Santa Fe jugó la etapa de octavos de final y en Venado Tuerto y Rafaela, los equipos ro sarinos se bajaron de la compe tencia. Central Córdoba perdió 2 a 1 en Venado Tuerto ante Ju ventud Pueyrredón y Newell's 2 a 0 en Rafaela con Ferrocarril del Estado. El único de la Rosarina en cuartos será Central.

Esta fase fue a un solo partido y los equipos de doble afiliación o de categorías superiores fueron visitantes. Por eso Central Córdoba jugó en Venado Tuerto y Newell's en Rafaela. Los charrúas con lo mejor del plantel que juega en la Primera C y los leprosos con la reserva

Y Córdoba empezó muy bien en Venado, porque a los 12 minu tos empezó ganando a través de Agustín Flores

Después de un flojo comien zo, donde sufrió los ataques de Juventud que en tres oportuni dades claras llegó a las barbas de Ignacio Colombo para convertir (con los dos remates de Moreno y de Luna), llegó un contra rápida charrúa. Y tras una gran manio bra de Mustachi por izquierda, apareció Agustín Flores, quien con remate esquinado de zurda estampó el 1 a 0.

Pero el local no se amedrentó, siguió insistiendo y tuvo su premio a los 22', con un tremendo zurdazo de su 9 David Luna, que la clavó en el ángulo superior derecho de Colombo.

Y dos minutos después, a los 24', el local se puso al frente del marcador con el tremendo zapa tazo de Brian Hermosa para dar vuelta el resultado.

Central Córdoba no pudo asi milar el golpe en el primer tiempo, pero en el complemento puso toda la carne al asador, entró el golea dor de la C Agustín Príncipe, que venía de una lesión y apretó al local. También lo hizo Alexandro Fernández y fue por la igualdad. Sobre los 68' llegó el cabezazo de Alexandro Fernández tras un cór ner eiecutado por Marin, pero el balón salió muy cerca del palo izquierdo del golero local.

A los 72', Marín ejecutó un tiro libre desde la derecha, el balón pa só la barrera por el guarda allá en gran reacción la mandó al córner.



Los jugadores charrúas se van derrotados del estadio Claudio El Turco García.



El plantel de Juventud Pueyrredón y su pedido para que aparezca Loan.

En una falta cometida a los 79' cuando Príncipe se iba al gol fue expulsado Alan Sanz. Pero ni así pudo y se despidió pese a que Da niel Teglia puso lo mejor de su plantel. A tal punto que, el día anterior en el Gabino Sosa ante Defensores de Cambaceres por la 4ª fecha de la Primera C. dispuso de un once alternativo que igualó 0 a

0. Todo en la previa al clásico del sábado próximo ante Argentino. que va había caído con Central. el único que sigue, por penales.

Es que en Rafaela, el equipo de la reserva de Newell's conducido por Ricardo Lunari, cavó 2-0 con Ferrocarril del Estado en Rafaela, con goles de Sebastián Barolo (37') v Matías Clemenz (79').









### El tiro y el tenis argentino se llevaron los halagos del domingo



Todo OK. Mariano Navone viene creciendo a pasos agigantados y ahora pasó a la siguiente ronda de los Juegos.

En el marco de los Juegos Olímpicos, ambos deportes marcaron hechos que son históricos en el deporte nacional

Pablo F. Mihal pmihal@lacapital.com.ar LA CAPITAL



La jornada dominguera en los Jue gos Olímpicos París 2024 marcó algunos hechos históricos en el deporte argentino. Por primera vez un argentino competirá en la final de tiro en los 10 metros de rifle de aire comprimido masculi no y también por primera vez en

la historia, Argentina consigue que cuatro de sus jugadores pa sen juntos a la ronda de 32 en un Juego Olímpico.

El catamarqueño Julián Gutié rrez, en una brillante actuación, se metió en la final de tiro en los 10 metros de rifle de aire comprimi do masculino que se disputa en el polígono de Chateauroux, y este lunes, al mediodía parisino, irá en busca de la primera medalla para la delegación argentina, habién dose asegurado ya un diploma olímpico. La cordobesa Fernanda Russo, en tanto, no logró superar el corte clasificatorio.

Argentina participó en 126 competencias olímpicas de tiro, sumando las distintas armas, es pecialidades y géneros, desde su debut en 1924. Los rosarinos que dijeron presente en esta disciplina fueron Juan Papis, hace 100 años,

en París 1924 en carabina rodilla en tierra y Leopoldo Rodrigo Fosatti, en Los Ángeles 1984, en pistola de tiro rápido, 25 metros. Argentina hizo su presentación en rifle de ai re 10m, precisamente en 1984, año que debutó la prueba. La de Julián fue la 17ª participación, la octava vez que se llega entre los 8 prime ros y la primera que se llega a una final. El único tirador argentino en ganar una medalla olímpica fue el marplatense Carlos Díaz Sáenz Va liente, apodado Patoruzú, quien se alzó con la presea de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 1948.

Gutiérrez compartió el mejor lugar en la clasificación con el chi no Lihao Sheng, último subcam peón olímpico, con 631,7 puntos, puntuación con la que estableció un nuevo récord nacional y sud americano.

En tenis, en tanto, la primera

jornada de singles, que se disputa en el mítico complejo de Roland Garros dejó para los argentinos un saldo ampliamente positivo con cinco victorias y una caída.

En el cuadro masculino, Tomás Etcheverry superó al brasilero Thiago Seyboth por 7/6 (7) y 6/2, y en la próxima ronda enfrentará al neerlandes Tallon Griekspoor. Mariano Navone se impuso al por tugués Nuno Borges por 6/2 y 6/2, y en la segunda ronda deberá en frentar al italiano Lorenzo Muset ti. También avanzó a la segunda ronda Sebastián Báez tras ganarle al brasilero Thiago Monteiro por 6/4 y 6/3. Su próximo rival será el libanés Benjamín Hassan.

Al día siguiente de haber ga - nado el ATP 250 de Umag, Fran - cisco Cerundolo superó al chileno Tomas Barrios Vera por 6/2 y 6/1 y también avanzó en el cuadro in dividual masculino. Su próximo rival será el local Ugo Humbert.

En el cuadro femenino, Lourdes Carlé le ganó a la alemana Tatjana Maria por un categórico 6/0 y 6/0, y enfrentará a la estadounidense Coco Gauff. La rosarina Nadia Po doroska, en tanto, se despidió en primera ronda: cayó en un partido muy parejo por 7/6 y 7/5 con Diane Parry. Todavía debe jugar en do bles femenino y dobles mixto.

La cordobesa Macarena Ceba llos no logró meterse en la final de los 100 metros pecho, pero después de 20 años logró que un represen tante de la natación argentina llegara hasta las semifinales. En el complejo acuático del estadio Paris La Défense Arena, de Nan terre, el mayor estadio cubierto de Europa, Ceballos quedó 15ª en esa competencia, al entrar octava en su tanda de semifinales, con un re gistro de 1m 07s 31/100. El marpla tense Ulises Saravia se ubicó 35º en la clasificación general de los 100 metros espalda, con un tiempo de 55s 03/100.

Los dos botes argentinos, que daron relegados al repechaje en las primeras competencias de remo que se realizan en el estadio náu tico Vaires Sur Marine. En doble scull ligero masculino, Argentina (Colomino, Dickson) culminó sexta con un tiempo de 7:04.34 y en doble scull ligero femenino (Baluzzo-Sil vestro) ocupó la misma ubicación con 7:36.43 y fueron al repechaje.

### Breves olímpicas

Lunes con una variada actividad argentina

Este lunes el programa de competencia que incluye a argentinos es el siguiente: A las 5.40. Remo: Peter Dickson/ Alejandro Colomino, en el repechaje de doble scull masculino. A las 6. Equitación: José María Larocca, por la clasificación de salto A las 7. Tiro: Julián Gutiérrez, por la final de rifle de aire 10m. A las 7. Skate: Matías Dell Olio y Mauro Iglesias, eliminatoria street A las 7.05 Vela: Chiara Ferreti, por la carrera de windsurf A las 7.15/ela: Francisco Saubidet, por la carrera de windsurf . A las 7.45Hockey masculino: Los Leones v. India, por el grupo B A las 8.30 Tenis: Francisco Cerúndolo v. Ugo Humbert, Tomás Etcheverry v. Roman Safiullin, Lourdes Carlé v. Cori Gauff A las 11Tenis (dobles): Carlé-Podoroska v. Korpatsch-Maria A las 12. Tenis: Sebastián Báez v. Beniamin Hassan A las 12.30. Hockey femenino: Las Leonas v. Sudáfrica, por el grupo B A las 13.30. Tenis (dobles) Cerúndolo-Etcheverry v. Haase-A las 16 Handball: Los Gladiadores

### Debut y despedida para Lorenzo y para Fiora

v. Hungría, por el grupo B.

En su debut olímpico, el mendocino Santiago Lorenzo cayó ante el francés Alexis Lebrun por 4-0, con parciales de 11-6, 11-5, 11-6 y 11-6, y quedó eliminado en la competencia de tenis de mesa, en un partido que tuvo como escenario el estadio . South Paris Arena 4. Más allá de la caída, el oriundo de San Rafael, bicampeón argentino y campeón en el WTT Contender en dobles, tiene un aupicioso camino por recorrer. En tanto, la bonaerense radicada en Italia, Sofía Fiora, no pudo superar su primera presentación en los Juegos Olímpicos al caer en la categoría hasta 52 kilos de judo ante la suiza Ndiave Binta, Binta logró dos waza-ari, lo que significó un ippon y el triunfo ante la argentina que también cumplía su debut olímpico.

### **Medallero**

| PAÍS           | 0 | Р | В | Т  |
|----------------|---|---|---|----|
| Japón          | 4 | 2 | 1 | 7  |
| Australia      | 4 | 2 | 0 | 6  |
| Estados Unidos | 3 | 6 | 3 | 12 |
| Francia        | 3 | 3 | 2 | 8  |
| Corea del Sur  | 3 | 2 | 1 | 6  |
| China          | 3 | 1 | 2 | 6  |
| Italia         | 1 | 2 | 3 | 6  |
| Kazajistán     | 1 | 0 | 2 | 3  |
| Bélgica        | 1 | 0 | 1 | 2  |
| Alemania       | 1 | 0 | 0 | 1  |
| Hong Kong      | 1 | 0 | 0 | 1  |
| Uzbekistán     | 1 | 0 | 0 | 1  |
| Gran Bretaña   | 0 | 2 | 2 | 4  |
| Brasil         | 0 | 1 | 2 | 3  |
| Canadá         | 0 | 1 | 1 | 2  |
| <br>Argentina  | 0 | 0 | 0 | 0  |
| , ii goriii ia | 0 | • | • | •  |

### **En foco**



### De Catamarca a París

Julián Gutiérrez tuvo una brillante actuación. Hoy juega la final y ya se aseguró un diploma olímpico



### Hasta semis no es poco

La cordobesa Macarena Ceballos llegó hasta las semifinales de los 100 metros pechos. La última vez fue hace 20 años.



### A remarla en el repechaje

La dupla argentina Colomino-Dickson terminó en el sexto lugar en doble scull ligero masculino.

LA CAPITAL | Lunes 29 de julio de 2024 | 25

LEONARDO VINCENTI. LA CAPITAL

### Hockey. Campeonato Argentino de Ascenso



Hay equipo. Las chicas del Litoral se comprometieron con la causa, hicieron un esfuerzo bárbaro y vieron los resultados.

## Con el ascenso y la vuelta olímpica, Litoral la hizo bien completa

El equipo de Avaca se impuso en la final a Marplatense 2-1 y se coronó campeón. El sábado había conseguido el ascenso.

Pablo F. Mihal

pmihal@lacapital.com.ar LA CAPITAL

Las Damas de la Asociación de Hockey sobre césped del Litoral (AHL) la hicieron completa. Consumado el ascenso el sábado, el domingo fueron por todo y se quedaron con el premio mayor. En un marco importante de público que se dio cita en el estadio Mundialista. las chicas de Rosario vencieron al equipo de Asociación Marplatense 2-1 y se coronaron campeonas del Campeonato Argentino Mayores Ascenso, lauro que por el lado de los varones lo consiguió la Asociación Sanjuanina.

Los goles del equipo rosarino lo marcaron Bianca Stachiotti y Lucila Oliveri López; mientras que el descuento lo señaló María Justina Villen.

Lucina Juliana Von der Heyde, de la Federación Misionera, fue elegida la mejor jugadora del torneo; el premio a la mejor arquera recayó en Catalina Bustillo, de Asociación Marplatense, mientras que la mejor jugadora de la final fue Pilar Robles, también de Asociación Marplatense.

El plantel, campeón invicto, alistó a Daniel Benvenuti, Candela Nobile, Delfina Persoglia, Julieta Acosta, Giuliana Ruggieri, Franca Braida, Valentina Gioiosa, Valentina Gilardoni, Giuliana Di Terlizzi (capitana), Paula Mutti Stegmann, Cora Bongiorno, Paula Mercado, Magalí Arriaga, María Sol Jure, Lucila Oliveri López, Bianca Stachiotti, Virginia Lorenzetti, Denise Wasinski, Brisa Giannetti y Lucía Zamponi. El staff, en tanto, estuvo compuesto por Emiliano Avaca (entrenador), Rodrigo González (preparador físico), Viviana Cogliati (médica), María Araujo (Jefe de equipo) y Alejandro Feuli (Presidente de Delegación).

En los restantes partidos los resultados fueron: Federación de Santiago del Estero 2 (Claudia Paz y María Guadalupe Banegas) (4)

(Valentina Pérez, María Laurencia Abatedaga, Juana Luna y Lara Lanterna), Federación Misionera 2 (María Magdalena Esquivel y Agustina Alcaraz) (2) (Agustina Alcaraz y Sol Duarte). El entrenador de Misionera Nicolás Yawny vio la tarjeta roja. Federación Tandilense 4 (Brisa Bruggesser, Bernarda Barcelonna, Carolina Blanco y María Eva Pérez), Fe-

Asociación Sanjuanina del Estero y se quedó con la nal masculina

deración Chaqueña 0; y Federación Entrerriana 2 (Martina Della Ghelfa -2-) (5) (Angelina Hillairet, Mia White -2-, Sol Guillermina Chimento Colman y Delfina White), Asociación Pampeana 2 (María

El equipo de la le ganó 3-2 a Santiago

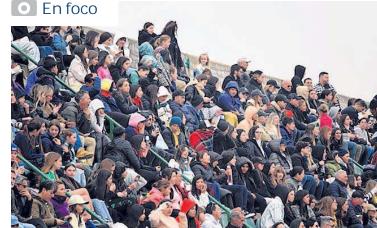

### La gente acompañó

Un marco importante de público se dio cita en el estadio Mundialista para ver la jornada final del Campeonato Argentino de Ascenso

### El conductor del gran sueño

Emiliano Avaca encabezó el staff técnico que devolvió al selecciona do de damas de la AHL al círculo mayor del hockey nacional.

Belén Fernández y Clara Campi) (6) (Clara Campi -2-, Naiara Sofía Fernández -2- y Brenda Ginette -2-).

Posiciones finales. 1) Asociación Litoral, 2) Asociación Marplatense, 3) Federación de Santiago del Estero, 4) Federación Misionera, 5) Federación Tandilense, 6) Federación Chaqueña, 7) Asociación Pampeana y 8) Federación Entrerriana.

Sanjuanina campeón en varones

Por el lado de los varones, el equipo de Asociación Sanjuanina se coronó campeón, tras vencer a Santiago del Estero 3-2, con goles de Juan Pablo Agudo, Matías García Marquez y Joel Lisantti García. Para los santiagueños anotaron Leandro Cárdenas y Esteban Martínez.

Fueron destacados: Leandro Cárdenas (Santiago del Estero) como el mejor jugador del torneo; y Francisco Demonte (Neuquina) como el mejor arquero del torneo.

En los restantes encuentros los resultados fueron: Salteña 7, Neuquina 2; Catamarqueña 3 (2), Bahiense 3 (4) y Chaqueña 1, Rio Uruguay 1 (3).

Posiciones finales: 1) Asocia-

ción Sanjuanina, 2) Federación de Santiago del Estero, 3) Asociación Salteña, 4) Federación Neuguina, 5) Asociación Bahiense, 6) Federación Catamarqueña de Hockey; 7) Asociación de Hockey del Rio Uruguay y 8) Federación Chaqueña





### Rosarina de Fútbol

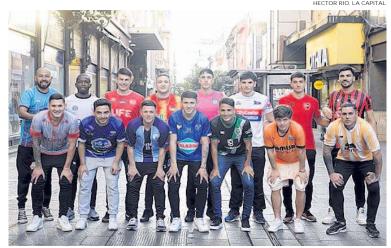

La producción de La Capital para anunciar el tramo final de la A y la B local.

### Buen inicio de Adiur, el Rojo y el campeón en la Zona Campeonato

El equipo del Viaducto, Provincial y Aguirre arrancaron la pelea por el título con buen pie. Y Central quiere ir zafando rápido

Los torneos de la Asociación Rosarina de Fútbol entraron en sus fases decisivas en todas las categorías, con las disputas de las Zona Campeonato y Permanencia. Y en la pelea por el título de primera, el campeón Coronel Aguirre, Adiur

y Provincial dieron el primer pa so. Central también lo hizo en la zona de abajo.

Adiur derrotó de visitante 1 a 0 a Newell's y lo mismo hizo Agui rre sobre Pablo VI, 2 a 0. Provin cial ganó de local 3 a 1 a Unión de Alvarez. La única parda fue Tiro Federal 0, Central Córdoba 0.

En la Permanencia, Central quiere tomar rápido distancia y goleó 5 a 0 de visitante a Tiro Suizo. También de visitante en la zona sur, Río Negro venció 2 a 0 a Alianza Sport. Las otras victorias fueron locales, de Morning Star 3 a 0 sobre Oriental y Sportivo de Alvarez 2 a 1 sobre San Telmo.

En la B, entre los que van por el título y los ascensos, hubo un solo empate: 7 de Setiembre 1, Ban co 1. Los otros partidos: Arijón 2, Defensores Unidos 1; Renato 0, Fisherton 1 y Defensores de Funes 2, Villa Gobernador Gálvez 0.

En la Permanencia: General Paz 2, Provincial B 0; Leones 1, Social Lux 1; Mitre 1, Unión Americana 1 y Bancario 2, El Torito 2 (susp.).

Por la 16<sup>a</sup> de la C, ganaron los líderes: CUGR-GEK (38) a Olympia (32) de local 4-1 y 1<sup>o</sup> de Mayo (38) 1-0 a María Reina (21) de visitante. Además: San José (7) 1, San Roque (18) 2; 14 de Junio (10) 0, Juan XXIII (9) 2; Sparta (5) 2, San Martín (22) 2 y Botafogo (34) 1, Sp. Silva (15) 2.

### Polideportivo



### Las finales del Regional del Litoral ya se juegan

El Jockey Club albergará las semis y la final del Regional del Litoral de rugby y ya está toda la logística definida. El sábado 10, a las 12.45, jugarán la primera semifinal el local ante Santa Fe RC y a las 15 CRAI (Club de Rugby Ateneo Inmaculada de Santa Fe) ante Gimnasia. A partir de este lunes, por turboentrada, se podrán conseguir las localidades. Se esperan unos 6000 hinchas por partido.

### Colapinto se fue con bronca de Spa

Franco Colapinto vivió un fin de semana para el olvido en la F-2, en Spa Francorchamps. En el sprint del sábado largó cuarto pero la mala configuración del auto para la Iluvia lo relegó al 8º lugar, sin puntos porque finalizó antes. Y en la carrera partió 7º, avanzó 2 lugares apenas movieron y cuando capturaba el cuarto puesto, el motor se le quedó mudo. "Ojalá se haya roto así lo cambian. Ahora viene Monza y la verdad es que era muy malo", dijo el argentino que aspira a llegar a la F-1.

### F-1: Hamilton heredó el triunfo de su compañero

George Russell ganó en un final dramático en Spa conteniendo a su compañero Lewis Hamilton con gomas gastadas. Pero tras los festejos, su Mercedes no dio el peso y lo descalificaron. Segundo quedó Oscar Piastri y tercero Charles Leclerc.

### TC: Primera victoria de Santiago Alvarez

En la Carrera de las Estrellas en San Juan, con cambio de goma y recarga de combustible obligatoria, ganó por primera vez Santiago Alvarez y ganó por primera vez un Camaro, en un podio todo Chevrolet (Santiago Mangoni y Ricardo Risatti). Y todo gracias a parar por última vez cuando entró el safety car, lo que lo dejó sorpresivamente al frente. El parejense Facundo Ardusso: 25°.

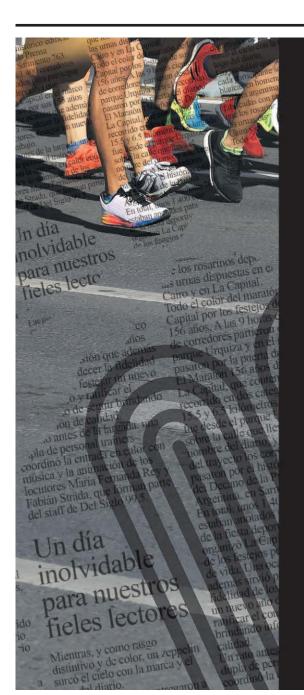



DOMINGO SAYBATE 20 OCT. 9 HS.

Inscribite en: maraton.lacapital.com.ar







ØØ VISION BOX





Fiscaliza A.R.D.A.







### Un espacio para mostrar tu profesión

### www.profesionales.lacapital.com.ar

Si querés participar en la edición papel y digital comunicate al 422 8888 o escribinos al profesionales@lacapital.com.ar

### **ABOGADOS**

FAMILIA. VIOLENCIA FAMILIAR. REINTEGRO **DE MENORES (URGENCIAS** EN FERIA JUDICIAL) Sucesiones. Visitas y suspensi n por causas graves. Abusos. Divorcios. Filiaci n. Doctora Ada Morinigo González, 155-952271 doctora-ada@hotmail.com

Doctora CONSTANZA GALINA ABOGADA PSIC LOGA Centro Terapia Familiar. Parejas. Niæos. Divorcios. Alimentos. Violencia. Empresas de familia. Sucesiones. Revinculaci n familiar. Tel. 341 4372846.

Dra. RIZZO ROSANA Urgencias Penales. Temas Federales - Pciales. (Audiencias - Abreviados -Probation - Archivo de causas -Habeas Corpus - Juicios Orales) Vamos al lugar de detenci n. rosanarizzo23@gmail.com 341-6397035. Fijo: 341-8370403

Abogados **ROBERTO FAHLER -**DAMIÁN EMILIANO **BELLESI** Defensas penales las 24 hs en ROSARIO y toda la provincia Expertos en DELITOS **SEXUALES** Tel. 03400-15664423 / 15665003 (Whatsapp).

### **CONTADORES**

CPN GRACIELA SOULIER Mat. 10484 Moratoria Impositiva 2024. Liquidaci n sueldos, Impuestos, Balances, Sociedades, Cel. Whatsapp 3413066830 cpnsoulier@hotmail.com

### **PSICOLOGOS**

ROMINA PALMIERI Licenciada en Psicolog a. Matr cula 9074. Atenci n a j venes y adultos. Tel. 341 2126207. Psique Consultorios: Sargento Cabral 159. Rosario.

MARCELO ETCHEPARE Psicólogo - Psicoanalista Stress. Depresi n. Angustia. Ansiedad. Confictos Subjetivos. Fobias. ProblemÆticas varias. TemÆtica Sexual. Atenci n Presencial o remota (online/telef nica). Turnos: 341 4268835 / 156- 242772

### **PSIQUIATRAS**

### **Doctora SUSANA** SERRAVALLE

Médica especialista en Psiquiatría

Trastornos del estado de ánimo y de la ansiedad. Neurociencia Cognitiva

Zeballos 1052 - Rosario Tel. 03414217254 / 3416040693

### **SEXOLOGOS**

INSTITUTO KINSEY DE SEXOLOGÍA Disfunciones sexuales Rioja 3012. Rosario. De 16 a 20. Turnos: 341 7923031.

### **CLINICAS SANATORIOS E INSTITUTOS**

### Reunimos a los mejores equipos de profesionales

Encontralos en todas nuestras instituciones.



TURNOS

TELEFÓNICOS

**\** 0341 420 3040

**341 420 3050** 

**4** 0341 420 3090

Bv. Oroño 450 / Urquiza 2240

TURNOS POR WHATSAPP

ww.icronline.com

SANATORIO \$ DE NIÑOS

TURNOS TELEFÓNICOS

**G** 0341 420 4444 VACUNAS **420 4427**  TURNOS POR WHATSAPP

**TURNOS ONLINE** gored.com.ar





9 0341 420 3040

ACR.Rosario

**4** 0341 420 4444

M/SanatoriodeNinosGO

PARQUE

TURNOS TELEFÓNICOS **4** 0341 420 0230

CONMUTADOR **\$ 0341 420 0222** 

9 Centros de Atención

Conocé las direcciones en nuestra web

Bv. Oroño 860

Sanatorio Parque Rosario





Rioja 2282

TURNOS TELEFÓNICOS **\** 0341 446 4641 /46/47/49

TURNOS POR WHATSAPP © 0341 270 7398

7 /FertyaMedicinaReproductiva



Bv. Oroño 1441 / 1515 /1526

www.diagmedico.com.ar []/DiagMedico

TURNOS TELEFÓNICOS

GO SANATORIO

Córdoba 2415 - Funes

TURNOS TELEFÓNICOS **G** 0341 523 2325

LÍNEA EXCLUSIVA URGENCIAS **4** 0341 231 9999

natoriofunes.com.ar 71/Grupo.Orono



TELEFÓNICOS **0341 486 1600** 

TURNOS POR WHATSAPP © 0341 225 0000

www.cibic.com.ar



Rioja 2274

TURNOS TELEFÓNICOS **446 2600** 

TURNOS POR WHATSAPP © 0341 446 2600

### **CLINICAS SANATORIOS E INSTITUTOS**



**TURNOS f © ⊗ h □** (**1**) 341 **489 3535 - 420 9000** | (**1**) + 54 9 341 **353 5000** | (**1**) grupogamma.com



### INSTITUTO GAMMA

Diagnóstico por Imágenes Cirugía Mayor Ambulatoria © Entre Ríos 330

Consultorios Externos Medicina Reproductiva © Catamarca 1367

& (341) 420 9001



### **HOSPITAL PRIVADO** D€ ROSARIO

Pte. Roca 2440 & (341) 489 3500



### TERAPIA RADIANTE **CUMBRES**

© Riobamba 1745 & (341) **485 1000** 



© Catamarca 1367 & (341) **420 9002** 



& (341) **424 9424** 



### Si sos profesional publicá en esta página

### **PROFESIONALES**

Para participar en la edición papel y digital comunicate al 422 8888 o escribinos a profesionales@lacapital.com.ar



### **CENTRAL DE TURNOS** (0341) 568 - 3444 (0341) 536-0999

www.sanatoriodelamujer.com.ar



### **SEDE CENTRO**

San Luis 2493 (esq. Pueyrredón)

TEL: (0341) 568-3400 (0341) 536-0900

### **SEDE FISHERTON**

Alberto J. Paz 1065 Bis, Fisherton Plaza Chic Mall

TEL: (0341) 527-5890

### **SEDE SUR**

Bv. Oroño 5960, Paseo Libertad

TEL: (0341) 522-5344

### SEDE NORTE

Los Plátanos 295, Paseo del Puente (Granadero Baigorria)

TEL: (0341) 536-0999



Atención de Emergencias para adultos y niños las 24 hs. | San Luis 2493

- @ /Sanatorio de la Muier
- /sanatorio\_de\_la\_mujer /Sanatorio\_Mujer





info@hospitalitalianorosario.com.ar

www.hospitalitalianorosario.com.ar



HIR SUR

Virasoro 1249

HIR CENTRO

San Juan 3034



**CENTRO MATERNO** INFANTIL

Entre Ríos 2850



CONSULTORIOS **EXTERNOS** 

San Juan 3049



CONSULTORIOS CENTRO MATERNO INFANTIL

Virasoro 1309



CENTRO MÉDICO SUR

Bv. Oroño 6059

Certificado Cardiológico

DE CARDIOLOGÍA

**DE ROSARIO** 

PRÁCTICAS DEPORTIVAS BÁSICAS Y AVANZADA Rioja 1529 | 1º Piso - Rosario Tel: 0341 426 2526 / 424 8500

INFORMES DIGITALES Tenga en su Correo los informes de estudios y laboratorio.

TURNOS ONLINE Ingrese a nuestra web www.hospitalitalianorosario.com.ar y siga las instrucciones.

TURNOS ONLINE



## ENCONTRAR TU NUEVO AUTO NUNCA FUE TAN SIMPLE

Ingresá al sitio de clasificados del mercado automotor con más trayectoria de Rosario y la región.











## CLASIFICADOS LA CAPITAL

DIVERSOS

AUTOMOTOR

% Inmuebles

**AGROPECUARIO** 

TRABAJO

LEGALES

**DIVERSOS** 

CONSTRUCCIÓN

**ALQUILER** DE VOLQUETES

DEL 101 AL 112

Agil servicio VOLQUE-TES S. Habilitados. (4348484 / 155-475054).

EL LADRILLERO Retiramos bolsones con sobrante de obra (con hidro-grúa) \$8.700 c/ u. Servicio de Volquetes, whatsapp. 341-3365700.

**IMPERMEABILIZACIONES** 

FMAPI. Membranas Asfálticas. Membrana Líquida EMACRIL. Colocación v ventas. Mano de obra Excelente. Do Brito. Avellaneda 999 Esq. SanLuis. (435-0878 / 439-2208).f Rubén Do Brito.

MEGAFLEX Membranas Asfálticas. Membrana líquida. Manta elástica. Ventas - Colocación. San Juan 3451. (0341-156-914801) (0341-156-900672).

CONSTRUCCIÓN VARIOS

TECHOS DE MADERA-Reparaciones - Construcciones - Pérgolas-Deck - Escaleras - Entrepisos. Carpintería. IM-PERMEABILIZACIONES 3416133642.

HOGAR

DEL 401 AL 426

MUEBLES

**418** 

A ABAA. ADORNOS, antiqüedades, muebles compramos. 4302527.

A ABAA. Compramos

SECCIÓN MUJER DEL 601 AL 614

**ESTÉTICA** CORPORAL

A Abaa, Masaies, Turnos: Marisa (3415480641).

A Masajes profesionales. Señora Ana (3416275148).

Masajes Naturales. MARCELA: 3415408329.

Masajes Naturales VICKY. (3412598114).

Señora Carolina. Masajes descontracturantes Naturales. (3412106116)

Señora Sara. Masaies descontracturantes naturales. (3412264622).

**NEGOCIOS** DEL 701 AL 709

**GARANTÍAS** DE ALQUILER

A. GARANTIAS PROPIETARIAS AL-GARANTIAS QUILER (3417434969)

**PROFESIONALES** 

DEL 801 AL 850

GERIÁTRICOS Y GUARDERÍAS

Residencia Geriátrica Habitaciones baño privado. Médicos. Enfermería las 24 hs. (152-601036). Mendoza 2866.

VARIOS

DEL 999 AL 1060

ALHAJAS, ORO, JOYER<u>ÍAS</u>

Hasta \$80.000 el gi **Duplica valor** 

**COMPRAMOS** Brillantes Alhajas - Relojes EMPEÑO DE ORO

como Alhaia

KILAT JOYAS Tel fijo 679-0950 Rioja 920

ANTIGÜEDADES Y OBJETOS DE ARTE

COMPRO VINILOS. Colección completa: Beatles, Rolling, Creedence, The Who. wilmerrobel2@gmail.com



**AUTOMÓVILES** 

DEL 2101 AL 2151

2140

H 2, 2020. Luxury automática, 59.000 kms, primera mano. Excelente. 3412795922.



**ALQUILERES** DEL 3000 AL 3030

1 AMBIENTE

noambiente, con balcón gas natural, puerta de se GOCIOS INMOBILIA RIOS (3416496496).

DEPTOS. DE 1 DORMITORIO

Corrientes / Ocampo: externo, balcón corrido. dorm con placard, amplio living comedor \$250.000. Lemos: 3415772943 - 3413299922

9 de Julio 3700 (Pje Zavalla) planta baja interno. Dormitorio c/ placard, cocomedor. \$180.000. Lemos: 3415772943 - 3413299922

DEPTOS. DE 2 DORMITORIOS

CATAMARCA / CASTE-LLANOS. 3er piso escacontrafrente, \$200.000.- Lemos 153-299922 / 155-772943

DEPTOS. DE 3 DORMITORIOS

Castellanos / Mendoza. Sin expensas, Planta alta, Patio.Terraza.(3416599373).

COMPRA Y VENTA

DEL 3500 AL 3530

DEPTOS. DE 1 DORMITORIO

DUE O VENDE. SIN CO-MISION Mitre/ Cochabamba, planta baja, nue-vo, patios. Permuto de pasillo (156-809305).

sión. Calidad. Balcón corrido. Opción cochera San Lorenzo esq. Irion-do. DARIO VINCENTI NEGOCIOS INMOBI-IARIOS (3416496496)

FONDOS DE COMERCIO, NEGOCIOS **EINDUSTRIAS** 

Vendo llave de fondo de comercio geriátrico. (Whatsapp: 3413066830).



FRARA.IO

DEL 4951 AL 4980

Busco chofer taxi, zona noroeste. (3412621371).

4953

Chofer con auto propio, documentación al día, ingresos semanales 2 5 0 . 0 0 0 3416928908 / 3417504921

Chofer para taxi. Femenino. Por whatsapp. 3416689840.

INICIAL \$600.000. Chofer con/ sin experiencia. Horarios: 6:00 a 15:00 o de 15:30 a 00:-300. Requisito: CARNET D. Enviar CV: chofertaxirosario@hotmail.com o Whatsapp 3415095511.

EMPLEADOS DE COMERCIO 4955

Club seleccionará asistente ejecutivo/ a. ispa2020@hotmail.com

Necesito CONFITERO CON EXPERIENCIA, para changa. CV: 3416600904

EMPLEADOS DE HOTELES 4957

Buscamos: Mucamo / Mucama, entre 20 / 45 años. Zona Terminal. Presentar CV: Pje. Conde 580 (San Lorenzo 3800).

EMPLEADOS DE OFICINAS 4959

Institución seleccionará: Ref. 1) Asistente. Ref.2) Gerente de Proyecto. CV ispa2020@hotmail.com

PERSONAL DOMÉSTICO 4963

Señor solo mayor. Conocer mujer estable edad 20 a 60. Dejar mensaje. (156-532830)

OTROS OFICIOS 4980

Busco Oficial chapero de primera. Rioja 4221. (439-9219).



**LEGALES** 

DEL 4901 AL 4920

CONVOCATORIAS

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS NA-CIONALES DE CENTE-NO. CONVOCATORIA PARA REEMPADRONA-MIENTO Conforme a la Resolución Nº 633 del 31 de Mayo de 2024 de la I.G.P.J. de la provincia de Santa Fe que dispuso la Normalización de la entidad " CENTRO DE BILADOS Y PENSIO-NADOS NACIONALES DE CENTENO se con-voca a todos los interesados al reempadronamiento obligatorio desde el día 8 de AGOSTO de 2024 hasta el día 9 de SEPTIEMBRE de 2024 inclusive, los días LUNES a VIERNES de 9 hs a 11 hs, en la sede de la Aso-

ciación sita en calle Sar

calidad de Centeno (Santa Fe). Cuota de ingreso: pesos DOSCIENTOS (\$200) y cuota mensual pesos MIL (\$1.000). CPN. Delegado Normalizador.

EDICTOS JUDICIALES

El Juez Federal a cargo

del Juzgado Federal Nº1 de Rosario, Dr. Gastón Salmain (Entre Ríos 730 de Rosario), Secretaria de la Dra. María Cecilia Maldován, de conformidad con al ley 346, texto 24.951, hace saber que en el expediente Nº FRO 16398/2023 el/ la Sr./a Castillo Ontiveros Sergio Andrés, nacido el 23/5/-1989 en San Cristóbal, Venezuela, DNI Nº 95701156, domiciliado en calle General López 1871 1 F, San Lorenzo, Provincia de Santa Fe. tramita su ciudadanía argentina, así cualquier persona queda facultada para deducir oposición fundada contra la concesión del beneficio y hacer llegar las consideraciones que pudiesen obstar a su concesión. Secretaria, 23 de julio de 2024.

Por disposición de la Sra. Juez Federal de 1ra Instancia Dra. Sylvia R. Aramberri, Titular del Juzgado Federal de 1ra. Instancia Nº 2 de Rosario, Secretaria "A" a cargo de Dra. Guillermina Pagni, sito en calle Entre Rios 730/36 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los fines previstos por art. 1 - ley

miento Nº 1451, de la lo- 24.951, hace saber que en los autos caratulados: Millano Flores. Franchesca Julieth s/ solicitud Carta de Ciudadanía. Expte. 29084/2023, la Millano Flores, Franchesca Julieth, hija de Frank Millano y de Josepline Flores, nacida el 20/10/2001 en la ciudad de Caracas, País Venezuela, con DNI 96.093.722 y con domicilio real en Buenos Aires 1931 3-B de la ciudad de Rosario. Santa Fe. ha iniciado los trámites tendientes a la obtención de la Carta de Ciudadanía argentina por naturalización, Secretaria, julio 2024.

Por disposición de Sra.

Juez Federal 1ra. Instancia Dra. Sylvia R. Aramberri, Titular Juzgado Federal 1ra. Instancia Rosario. Secretaria "A" a cargo de Dra. Guillermina Pagni, sito calle Entre Rios 730/36 de Rosario, provincia Santa Fe. a los fines previstos por art. 1lev 24.951, hace saber que en los autos caratulados: Suarez Bolívar. Manuela s/ solicitud Carta Ciudadanía, Expte. 20520/2023, la Sra. Manuela Suarez Bolívar. hija de Diego Edisson Suarez Pineda y Sara Marcela Bolívar Benavides, nacida 17/12/2004 en Armenia-Quinio-DNI Colombia, 94.116.850. domicilio real 9 Julio 639 - 8 D, Rosario Santa Fe, ha iniciado los trámites tendientes a la obtención de la Carta de Ciudadanía argentina



TELÉFONOS LA CAPITAL



CONMUTADOR 4228800

CLASIFICADOS TELEFÓNICOS

4228888 4228822 /4228860 BENEFICIOS A CAPITAL

4228806

### ENTRETENIMIENTOS

### udoku

|   |   | 4 |   |   |   |   |   | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |   |   |   | 8 | 1 |   |   |   |
|   |   |   |   |   | 2 | 5 | 9 |   |
|   | 2 |   |   |   | 7 | 8 | 6 |   |
| 3 | 8 |   | 4 | 9 | 6 |   | 5 | 7 |
|   | 7 | 6 | 2 |   |   |   | 3 |   |
|   | 6 | 5 | 7 |   |   |   |   |   |
|   |   |   | 8 | 5 |   |   |   | 6 |
| 7 |   |   |   |   |   | 9 |   |   |
|   |   |   |   | - |   |   |   | • |

#### strucciones

objetivo es rellenar la cuadrícula de 9x9 dividida en ocuadrículas de 3x3 con las cifras del 1 al 9 partiendo de algunos meros ya dispuestos en algunas de las celdas. No se debe repetir iguna cifra en una misma fila, columna o subcuadrícula.

### Grilla

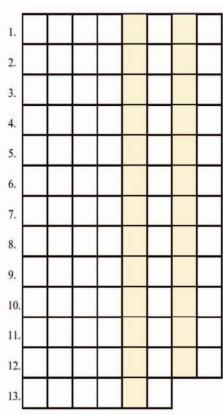

### De niciones

1. Que hace trampas en el juego. 2. Púgil, lu chador que contiende a puñetazos. 3. Acción propia del rebelde. 4. El que está recibien do educación. 5. Te lenovela sumamente larga y melodramática. 6. Coniunto de las dos cámaras legislativas. 7. Pausa en el traba jo para reparar las fuerzas con la quietud, reposo. 8. Choque de dos cuerpos. 9. Hom bre de mar que presta servicio en una embar cación, 10. Prueba de fuerza entre dos per sonas, asida la mano derecha y puestos los codos en lugar firme. 11. Práctica y deporte consistentes en nadar. 12. Persona cuyos nervios se excitan fácil mente. 13. Relativo a las costillas.

### Horóscopo

Aries. (21/3 al 20/4)

Podés aprovechar hoy para ordenar cuentas, orga nizar tu economía y finanzas y sobre todo evitar gastos superfluos. Mejor atender esa área, te rendirá.

**Tauro.** (21/4 al 21/5)

Tratá hoy de mantener un perfil algo bajo, no te dejes guiar por tus emociones ya que tienden a ser inestables y no necesariamente tampoco positivas.

**Géminis.** (22/5 al 21/6)

Ni anímica ni físicamente estás en tu mejor momento. Todo lo que hagas en pro de distenderte, descansar y sobre todo sacarte un poco el chip será beneficioso.

**Cáncer.** (22/6 al 23/7)

La interacción social hoy no es tu fuerte pero de todos modos siendo light y solo queriendo pasar un buen momento podrás aprovecharlo mucho mejor.

**Leo.** (24/7 al 23/8)

Se muy prolijo respecto de tu dinero, medí los gastos y en lo posible no innoves demasiado. Es un área muy inestable, no fuerces los acontecimientos.

Virgo. (24/8 al 23/9)

Agradable para viajes rápidos, para contactos con el exterior o recibir noticias o personas desde lejos. Hoy tu nivel de racionalidad no es el mejor.

**Libra.** (24/9 al 23/10)

Sería conveniente que en tu interacción con los demás no seas demasiado frontal ni tampoco te esfuerces en exponer tus verdades o filosofía per sonal ante ellos.

Escorpio. (24/10 al 22/11)

Un plano vincular algo agitado y con sus bemoles; no siempre las cosas allí fluirán suavemente pero podés hacer que todo esté mejor con un perfil algo bajo.

**Sagitario.** (23/11 al 21/12)

Mejor que buscar cosas para hacer o querer terminar algo pendiente, será que bajes las revoluciones y te des un tiempo para el descanso, no te exijas mucho.

**Capricornio.** (22/12 al 20/1)

Si podés hacer un paréntesis en tu vida familiar y afectiva, mejor. Tratá que tu relación con ellos sea superficial y no ahondes en sus problemas demasiado.

**Acuario.** (21 /1 al 19 /2)

Poder salir de tu casa hov sería una buena medida: el entorno doméstico no te es favorable. Si no podés entonces dedicate a tus intereses personales.

**Piscis.** (20/2 al 20/3)

Hoy algunas cosas se simplifican y te cuesta menos encararlas con éxito pero aún es un momento en el que organizarte y diversificar intereses dará

#### Solución anterior

|   | 190 | 9 | 15000 | 0 |   | 311231 | 201 |   |
|---|-----|---|-------|---|---|--------|-----|---|
| 9 | 4   | 2 | 8     | 5 | 1 | 6      | 3   | 7 |
| 3 | 5   | 8 | 6     | 9 | 7 | 1      | 4   | 2 |
| 1 | 7   | 6 | 2     | 4 | 3 | 9      | 5   | 8 |
| 7 | 3   | 1 | 9     | 2 | 6 | 4      | 8   | 5 |
| 4 | 8   | 9 | 1     | 3 | 5 | 7      | 2   | 6 |
| 2 | 6   | 5 | 7     | 8 | 4 | 3      | 1   | 9 |
| 6 | 2   | 7 | 4     | 1 | 8 | 5      | 9   | 3 |
| 5 | 9   | 4 | 3     | 6 | 2 | 8      | 7   | 1 |
| 8 | 1   | 3 | 5     | 7 | 9 | 2      | 6   | 4 |
|   |     |   |       |   |   |        | •   |   |

En las columnas sombreadas leerá un refrán popular.

a - a - a - bel - brón - bo - can - can - ción - co con - cos - cu - da - des - dí - do - dor - du - e gre - le - li - ma - na - ne - ner - po - pul - re - ri - ro - se - sión - so - so - so - so - ta - tal - tram - vio - xe

### Solución anterior

| 1.  | S | U | С | U | R | S | A | L |  |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 2.  | I | N | E | F | I | C | A | Z |  |
| 3.  | Н | A | R | A | P | 0 | S |   |  |
| 4.  | A | В | S | T | Е | M | I | 0 |  |
| 5.  | C | Н | I | S | P | A | Z | 0 |  |
| 6.  | Е | S | C | R | I | В | A |   |  |
| 7.  | M | 0 | R | E | T | 0 | N |   |  |
| 8.  | A | Z | A | В | A | C | Н | Е |  |
| 9.  | N | A | C | A | R | A | D | 0 |  |
| 10. | D | Е | S | P | I | D | 0 |   |  |
| 11. | A | U | T | 0 | N | 0 | M | 0 |  |
| 12. | D | E | N | T | I | S | T | A |  |
| 13. | 0 | C | E | L | 0 |   |   |   |  |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

Sorteos

Resultados extraoficiales de ayer

Quini 6

TRADICIONAL

09 15 21 23 27 44

Vacante Pozo: \$ 1.021.280.952 LA SEGUNDA

03 05 30 35 37 38

Vacante Premio: \$ 1.266.924.335

REVANCHA

Vacante Pozo: \$ 344.255.249 SIEMPRE SALE

04 25 28 29 40 44

11 ganadores

Brinco

13 20 23

26 31 39

Vacante Pozo: \$ 241.346.424

Premio: \$13.793.263 c/u

LA CAPITAL



LUNES 29/07/24

MIL PESOS EN CRÉDITOS PARA DIVIERTIRTE EN NUESTROS SLOTS

06 16 22 31 35 41

### CONTRATAPA

### El clima. Hoy

Algo nublado, despejado a la noche. Vientos del noreste.

-10

150

Las temperaturas de ayer: Mínima: 5° a las 6 hs Máxima 17º a las 16 hs



Parcialmente nublado. Mínima: 3° Máxima: 16°

#### Pasado mañana Mañana



Mayormente nublado. Mínima: 9° Máxima: 22°

Jueves

Mayormente nublado. Mínima: 16° Máxima: 28°

### Sol y Luna

28/7

Salida 07:55 Sol Puesta 18:23



Salida 02:43 Luna Puesta 13:01

5/8

13/7





21/8



Altura del

Paraná

### Crucigrama

|    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |    | 6  | 7  | 8  | 9  |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 10 |    | 11 |    |    |    |    | 12 |    |    |    |
| 13 | 14 |    |    |    |    | 15 |    |    | 16 |    |
| 17 |    |    |    | 18 |    |    |    | 19 |    |    |
| 20 |    |    | 21 |    | 22 |    | 23 |    |    |    |
| 24 |    |    |    | 25 |    | 26 |    |    | 27 | 28 |
|    |    | 29 |    |    | 30 |    | 31 |    |    |    |
| 32 | 33 |    |    | 34 |    | 35 |    | 36 |    |    |
| 37 |    |    | 38 |    |    |    | 39 |    |    |    |
| 40 |    | 41 |    |    | 42 |    |    |    |    |    |
| 43 |    |    |    |    | 44 |    |    |    |    |    |

### HORIZONTALES

- 1 til para sostener libros o papeles abiertos, partituras, etc., y facilitar su
- 6 Persona respecto de su padre. 11 M£s conocida que la \_ (planta).
- 12 Labrar la tierra. 13 \*PRECEPTO
- 16 S mbolo qu mico del calcio.
- 17 Expulsi n brusca y sonora del aire pulmonar.
- 18 Extensi n de agua salada.
- 19 Grado superior en las artes marciales. 20 Arbusto de cuyas hojas se saca una pasta colorante azul. 22 Pueblo ind gena, que vive en la costa
- de Sonora, en el noroeste de Møxico. 24 Especie, gønero, calidad.
- 26 Parcialidad religiosa.
- 29 Voz inglesa. T tulo dado en Gran Bretaæa a los pares del reino.
- 31 Pez marino de carne muy apreciada. 32 Tablar de huerta.
- 34 Gallo, pez acantopterigio.
- 36 Interj. ant. y dialect. ¡Cuidado! 37 S mbolo qu mico del radio.
- 38 \*SALVEDAD 40 Adjetivo demostrativo fem.
- 42 Racimo pequeæo.
- 43 Indecente, grosero. 44 Parte inferior del tejado que sobresale

### **VERTICALES**

- 2 \*TRESILLO
- 3 Rocho, ave fabulosa.
- 4 Adv. lat. El mismo, lo mismo.
- 5 Molusco gaster podo, comestible, que
- vive asido fuertemente a las rocas, pl. 6 Voz ant. que se usaba para llamar a uno que estuviese distante
- 7 Acudir, concurrir.
- 8 Caballo de poca alzada.
- 9 Rezan.

### Solución anterior

|              | Р | Α | Ι | S  |   | Р | Α | G | Α            |   |
|--------------|---|---|---|----|---|---|---|---|--------------|---|
| R            |   | P | R | Ι  | M | Α | Т | E |              | P |
| Α            | F | Т | Α |    | Е | R | Α |   | $\mathbf{C}$ | Е |
| $\mathbf{Z}$ | 0 | O |   | Α  | Т | Α | R | Е | Α            | R |
| Α            | R |   | M | U  | R |   | J | O | Т            | Α |
|              | C | Ι | Α | N  | O | G | Ε | N | O            |   |
| S            | Ε | D | Ε |    | Р |   |   |   | R            | N |
| Α            | Р | O | S | Т  |   | L |   | Α | $\mathbf{C}$ | Α |
| C            | S |   | Т | U  | Ĺ |   | Α | M | Е            | N |
| 0            |   | Α | R | Р  | I | S | Т | Α |              | Α |
|              | Α | L | O | lΕ |   | S | Е | R | Α            |   |

- 10 Elegir.
- 14 Suciedad extrema 15 Dos mÆs uno.
- 19 Tirano.
- 21 Signo del Zodiaco. 23 Mujer acusada de un delito.
- 25 Caja de madera sin forra
- y con la tapa llana.
  27 Instrumento musical de viento
- de sonoridad grave. 28 Zool. Pato.
- 30 Electr. Laminilla de cobre del
- colector de una m£quina de C.C. 32 Segunda persona sing. del verbo ser.
- 33 Plano, liso, libre de estorbos. 35 De forma de ovalo.
- 38 Sauce, Ærbol.
- 39 L nea alrededor de la cual gira un cuerpo.
- 41 Infusi n.

### LA FOTO HISTÓRICA (ARCHIVO LA CAPITAL)



Las Trillizas de Oro vienen por primera vez a Rosario y visitan La Capital. El motivo fue recibir el premio Monumento de Cristal, entregado por la revista Rosario TV (09/11/1971).

### Pirámide

Hay que determinar el valor del cuadrado superior. Las reglas son las siguientes:

- 1) Cada cuadradito es la suma de los números que contienen las dos cajas que lo sostienen, excepto los seis de
- abajo.
  2) Las seis cajas de la base contienen sín repetición los dígitos del uno al seis.

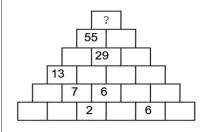

### Solución anteriores

|   | 101 |    |    |    |    |    |          |   |  |  |
|---|-----|----|----|----|----|----|----------|---|--|--|
|   | 2   | 46 | 23 | 55 | 32 |    | F        |   |  |  |
|   | 13  | 10 |    | 13 |    | 19 | <u> </u> |   |  |  |
| 7 |     | 6  | 4  |    | 9  |    | 10       | 0 |  |  |
| 2 | 5   | 1  |    | 3  |    | 6  | i        | 4 |  |  |

### Humor diario

Por FREDDY



### Primer semestre 2024: se realizaron 25 talleres del programa Comunidad Orgánica

Además hubo recorridos para escuelas por el Bosque de los Constituyentes y talleres de biodiversidad y construcción de composteras organizados por la Dirección General de Acción Climática. **Página 6** 

### Las islas del Pacífico luchan por sobrevivir

Santiago Sosa

Área de Relaciones Internacionales FNGA

Tuvo lugar en Tokio la 10ª Reunión de Líderes de las Islas del Pacífico, donde se trataron cuestiones relativas al cambio climático, crecimiento económico, ambiente, océanos, regionalismo, desarrollo, paz y seguridad, entre otros temas de agenda regional. **Página 8** 

### El fracaso de la tarificación de la congestión en Nueva York

Julián Hartman-Sigall

Estudiante de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Princeton

Cuando se trata de conseguir los logros políticos que requiere la lucha contra el cambio climático, Estados Unidos está titubeando. **Página 7** 



**34 Años** 

www.fnga.org.ar



### Alianza para la Acción Climática Argentina: nuevos compromisos ante nuevos desafíos





Con más de treinta participantes en un diálogo multisectorial que busca sinergias entre empresas y cámaras del sector privado; junto a organizaciones técnicas, ambientales y académicas; y el sector público municipal, provincial y nacional se realizó la primera reunión plenaria de este año de la Alianza para la Acción Climática Argentina (AACA). Página 3

### Federalismo ambiental como respuesta al negacionismo del ejecutivo nacional



**Diego Sueiras** Presidente de la FNGA

Qué rol cumplen los estados subnacionales frente al negacionismo y la inacción por parte de los gobiernos nacionales. Página 2

### . 1.

### Agricultura sintrópica: "el agua se planta"

**Alfredo Cafferata** Desarrollos Regenerativos

La agricultura sintrópica busca promover la biodiversidad, mejorar la fertilidad del suelo, conservar el agua y aportar a la estabilidad climática, mientras proporciona una fuente sostenible y natural de alimentos y recursos. Página 4

### Desafios y avances en la conservación del Capital Natural del Gran Chaco

Juliana Salles Almeida

Especialista líder en Cambio Climático del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

En Argentina, el Gran Chaco es la ecorregión boscosa más extensa, ocupando el 25% del territorio nacional y comprendiendo el 60% de sus bosques nativos. Entre 2001 y 2020, Argentina perdió 4,8 millones de hectáreas de bosque chaqueño, lo que representa el 7,2% de la superficie de dicho bosque en su territorio. **Página 5** 



2 LUNES 29 DE JULIO DE 2024





**Diego Sueiras** Presidente Fundación Nueva Generación Argentina

Qué rol cumplen los estados subnacionales frente al negacionismo y la inacción por parte de los gobiernos nacionales.

En 2017 el ex presidente y actual candidato Donald Trump, decidió sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París. Frente a esto, ex presidente Barack Obama expresó en su visita a la Argentina -en el marco de la Cumbre de Economía Verde llevada a cabo en Córdoba- que los estados subnacionales de su país habían tomado la decisión de "seguir con el compromiso de reducir el impacto ambiental" por el que aboga el Acuerdo de París, aunque su sucesor,

### Federalismo ambiental como respuesta al negacionismo del ejecutivo nacional

de integrarlo.

La salida de dicho país del Acuerdo de París dio como respuesta la creación del movimiento "We are still in" ("Nosotros seguimos"), constituído por alcaldes, gobernadores, líderes tribales, académicos, empresas, grupos religiosos, instituciones culturales, organizaciones de atención médica e inversores; quienes firmaron una declaración sosteniendo que "unimos fuerzas por primera vez para declarar que continuaremos apoyando la acción climática para cumplir con el Acuerdo de París".

En Argentina, probablemente nos veremos ingresando en una situación similar dentro del gobierno del presidente Milei. Desde el inicio de su campaña ha realizado múltiples declaraciones negando la responsabilidad humana sobre el cambio climático y acusando a la Agenda 2030 de ser "marxismo cultural". Este mensaje, que se profundizó en el discurso del Pacto de Mayo, se ve plasmado en su gestión, la cual ha relegado todo tipo de política ambiental a un último plano.

En este marco, los gobiernos subnacionales poseen un

Donald Trump, decidiera dejar rol central dentro de la lucha contra el cambio climático. Son actores clave para identificar las necesidades y las fortalezas de sus sociedades, y poseen competencias y atribuciones; como la gestión de recursos naturales, la planificación territorial y la prestación de servicios públicos; que les permiten implementar políticas y acciones concretas en territorio para reducir emisiones, promover prácticas sostenibles y proteger ecosistemas vulnerables.

> En términos legales y administrativos, los gobiernos subnacionales son a menudo responsables de la elaboración y aplicación de leyes, políticas, estrategias, programas y mecanismos fiscales en áreas directamente vinculadas con la gestión de los gases de efecto invernadero y los impactos del cambio climático.

Con este contexto, es importante plantear una estrategia que englobe al resto de los actores, liderado por los gobiernos subnacionales, para continuar con las políticas climáticas y el accionar por el cuidado ambiental. La cooperación entre estados subnacionales y la sociedad civil es fundamental para abordar los desafíos ambientales v climáticos.

Es por eso que la FNGA ha avanzado en este sentido, bajo dos grandes líneas de trabajo. Una es desde la Alianza para la Acción Climática Argentina (AACA) -una red creada bajo el ámbito de la WWF (World Wildlife Fund), conformada por empresas, sector público, academia y ONGs- ha impulsado fuertemente el ingreso de gobiernos provinciales a la misma. Actualmente, ya se dio el primer paso, habiendo contado con la participación de representantes de ambiente de gobiernos de la Región Centro en la última reunión plenaria. La otra es desde Under 2, la red más grande de gobiernos subnacionales, liderada por California, comprometidos con alcanzar cero emisiones netas para 2050-. Desde este espacio, la fundación ha estado trabajando fuertemente con roles importantes para la provincia de Santa Fe. a través de su Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

Actualmente, a estas estrategias se están sumando la mayoría de las provincias y gobiernos locales. Aquellos que decidan no hacer uso de sus atribuciones en materia ambiental y climática, no sólo pondrán en riesgo sus recursos naturales, y su producción a mediano plazo; sino que también se alejarán de mercados internacionales que responden a una nueva matriz comercial verde.

### Equipo de Redacción:

Diego Sueiras Lara Sabino Ornella Corallo Santiago Sosa

Luisina Porchietto Valentina Barquero Ignacio Polenta Valentina Pighin





Con vos en cada pequeño gran cambio.



### Alianza para la Acción Climática Argentina: nuevos compromisos ante nuevos desafíos



**Valentina Barquero**Directora del Área de Democracia y Vínculos para el
Desgrollo ENGA

Con la presencia
de Ministros de
Ambiente provinciales,
la AACA realizó su
reunión plenaria
con representantes
de empresas,
organizaciones y sector
público.

Con más de treinta participantes en un diálogo multisectorial que busca sinergias entre empresas y cámaras del sector privado; junto a organizaciones técnicas, ambientales y académicas; y el sector público municipal, provincial y nacional se realizó la primera reunión plenaria de este año de la Alianza para la Acción Climática Argentina (AACA).

La Alianza es una red fundada en el 2018, que reúne a actores empresarios, organizaciones y miembros del sector público que colaboran activamente para lograr el cumplimiento de las metas del Acuerdo de París, es decir para mantener el aumento promedio de la temperatura debajo de los 1.5°C. A través de iniciativas, casos inspiradores, investigación científica y la experiencia internacional, la AACA busca promover e implementar soluciones eficientes e innovadoras de adaptación y mitigación al cambio climático para los distintos actores que la

Dentro de la misma, la FNGA forma parte de la Mesa Directiva, junto a la organización del Agro CREA, Fundación Vida Silvestre (FVS) y la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER). Asimismo, coordina el Nodo de Políticas Climáticas, desde el cual se busca generar incidencia en el sector público para llevar

adelante políticas que signifiquen avances en la lucha contra el cambio climático y el cuidado ambiental.

### Panel: Las provincias protagonistas de la acción climática

En el marco del trabajo llevado a cabo por este Nodo, el presidente de la FNGA, Diego Sueiras, participó de un panel de intercambio con Enrique Estevez y Victoria Flores, ministros de ambiente de las provincias de Santa Fe y Córdoba, respectivamente. Allí, se dialogó acerca de las políticas climáticas que tienen ambas gestiones, y sobre la importancia de los gobiernos provinciales y locales para abordar acciones climáticas en sus territorios.

En este sentido, la Ministra Flores se refirió a su gestión, remarcando que: "Desde Córdoba lo que estamos planteando desde el Ministerio del Ambiente es una política transversal, no sólo porque lo obliga nuestro plan de acción climática, sino porque entendemos que si vinculamos lo público y lo privado es mucho más ventajoso, porque entendemos que la gestión del gobierno no pueden ser exigencias del público al privado para que reconvierte y haga bien las cosas".

En esta línea, el Ministro Estévez reflexionó acerca del rol del Estado, destacando que: "el Estado tiene que funcionar distinto y que tiene que necesariamente haber una reforma. El Estado, como está, fue concebido para otra realidad completamente diferente, para otra sociedad diferente". Bajo este análisis, remarcó que "el trabajo con producción es fundamental porque no se entiende la importancia de la sostenibilidad en los procesos productivos debido a



Luego de este intercambio, el presidente de la FNGA, Diego Sueiras, concluyó el panel planteando que "estamos en un momento complicado, pero no vamos a bajar los brazos. Creemos que el problema del cambio climático no tiene que ser un tema sólo de la sociedad civil, tampoco sólo de las empresas, o del sector público. Creemos que justamente este lugar que es la AACA, este espacio, integrado por múltiples actores, puede ser una buena plataforma de crecimiento; no solo para trabajar la temática, sino también para que las provincias puedan trabajar en conjunto con los signatarios".

### El futuro de la Alianza

Durante la plenaria que convocó a todos sus miembros, se definieron los objetivos guía para los próximos años, referidos a fortalecer el acompañamiento a las provincias en sus políticas climáticas, impulsar un marco nacional para la transición energética, explorar las oportunidades que el agro ofrece a partir de soluciones basadas en la naturaleza y

**promover la sinergia entre sus integrantes** para catalizar el logro de sus objetivos climáticos.

En relación a este último objetivo, se presentó un caso inspirador que ya cosecha resultados entre Quilmes, CADER -la Cámara Argentina de Energías Renovables- y Fundación Vida Silvestre Argentina para reducir el consumo energético y las emisiones en la cadena de valor de los locales Patagonia de Quilmes.

Martín Dapelo, miembro de Comisión Directiva de CADER, destacó que "tuvimos que pensar un modelo de proyecto que sea escalable a toda la cadena de valor de Cervecería y Maltería Quilmes, que son más de 300.000 distribuidores, y en esa línea ideamos un esquema de trabajo en 3 niveles que nos permitió obtener datos concretos y luego extrapolar los resultados a toda la cadena. A su vez este modelo se puede aplicar a cualquier otra empresa signataria de la Alianza, ese es el desafío."

Como resultado de la jornada quedó explícita la importancia de construir entre todos los signatarios las respuestas que los desafíos climáticos plantean, en un contexto dinámico y exigente donde los plazos propuestos por la comunidad internacional están cada vez más cerca. La única forma de lograrlo con éxito es potenciar las sinergias y sostener el trabajo colaborativo en esta red subnacional. Así lo planteó Manuel Jaramillo, Director General de la Fundación Vida Silvestre, diciendo que: "la alianza en Argentina intenta hacer la guardiana de que el Acuerdo en París se cumpla en el país y, obviamente, siempre hemos tenido una posición muy colaborativa". Sobre la coyuntura nacional, se refirió a que: "hay tantas cosas para hacer. Estamos atajando para que no se nos venga encima todo lo que pudimos construir antes. En este retroceso que estamos teniendo, se ve la reinstalación de la falsa economía entre producción v conservación".

Esta plenaria llevada a cabo en la sede de CREA, constituyó el primer paso para una nueva etapa de la Alianza para la Acción Climática, en la cual se trabajará bajo ambiciosos objetivos vinculados a la transición energética, la sostenibilidad en el agro y el sector privado, y la incidencia en las políticas climáticas de los gobiernos, tanto nacional como provinciales y locales. Para más información acerca de la AACA: alianzaclimatica.org.ar/.



# Agricultura sintrópica: "el agua se planta"

### Alfredo Cafferata, Desarrollos Regenerativos

María Teresa, en el sur Santa Fe, impulsa la innovación con una capacitación en agroforesta para potenciar la producción hortícola.

En un paso significativo hacia la sostenibilidad y la innovación agrícola, el municipio de María Teresa ha recibido una capacitación integral en agroforesta por parte de los expertos de Regeneración Agua Tierra (Chile). Este evento reunió a personal municipal, productores locales y ciudadanos interesados, enfocándose en la implementación de técnicas de agroforesta, siendo la plantación de un bosque sintrópico el objetivo del taller.

La comuna de María Teresa, reconocida por su avanzado sistema de producción hortícola que incluye viveros, invernaderos y zonas de producción por riego, ha sido siempre entusiasta en la adopción de nuevas tecnologías y métodos productivos. Con la capacitación reciente, se espera integrar el bosque sintrópico a la producción hortícola existente, promoviendo así un paisaje de biodiversidad y producción sustentable.

La capacitación en Agroforesta incluyó una sesión teórica, el diseño del proyecto y la plantación de un bosque sintrópico modelo. Este enfoque no solo mejorará la producción hortícola, sino que también contribuirá a la biodiversidad local, creando un entorno más saludable y productivo. Además, se planea aprovechar los caminos rurales para plantar bosques alimenticios, expandiendo así el impacto positivo de este proyecto.

### ¿Qué es la Agricultura Sintrópica?

Según Francisco Fuenzalida, de Regeneración Agua Tierra, un bosque sintrópico o Sistema Agroforestal Sucesional "es un sistema agrícola diseñado para imitar la estructura, función y dinámica de un bosque natural. Se compone de varias capas de plantas, árboles, arbustos y cultivos interconectados que, junto al manejo e interacción constante del ser humano, que actúa como ca-

talizador e impulsor de las transformaciones, trabajan en armonía y colaboración para crear un ecosistema diverso y productivo. Este enfoque busca promover la biodiversidad, mejorar la fertilidad del suelo, conservar el agua y aportar a la estabilidad climática, mientras proporciona una fuente sostenible y natural de alimentos y recursos".

La agricultura sintrópica integra cultivos, árboles y plantas en un diseño que maximiza la cooperación entre las especies, aprovechando las tres dimensiones del espacio (incluyendo la altura) y la cuarta dimensión del tiempo, ya que se proyecta a largo plazo. Esto aumenta la producción por ser intensivo y permite una mejor utilización del espacio y los recursos a lo largo del tiempo.

### Beneficios Prácticos de la Agricultura Sintrópica

- 1. Mejora de la fertilidad del suelo: La combinación de diferentes especies vegetales aumenta la materia orgánica en el suelo, mejorando su estructura y fertilidad.
- 2. Conservación del agua: Las raíces de diferentes plantas actúan en conjunto para mejorar la retención de agua en el suelo, reduciendo la necesidad de riego artificial.
- 3. Biodiversidad aumentada: La diversidad de plantas atrae una mayor variedad de insectos y animales, creando un ecosistema más equilibrado y resistente a plagas.
- **4. Producción continua:** Gracias a la planificación a largo plazo, las cosechas pueden ser continuas, ya que diferentes plantas maduran en distintos momentos.
- **5. Resiliencia climática:** Al imitar un bosque natural, el sistema sintrópico es más resistente a eventos climáticos extremos, como sequías o inundaciones.
- 6. Reducción de insumos químicos: La diversidad y la salud del suelo reducen la necesidad de fertilizantes y pesticidas químicos, promoviendo una producción más orgánica.



### Innovación y futuro en María Teresa

La iniciativa refuerza el compromiso del pueblo de María Teresa con la sostenibilidad y la innovación en la producción de alimentos, posicionándose como un ejemplo a seguir en la región. La comuna continuará vendiendo su producción a la población local, manteniendo su tradición de talleres y cursos, ahora enriquecidos con conocimientos avanzados en agroforesta. Con esta nueva capacitación, María Teresa se prepara para un futuro más verde y productivo, integrando prácticas agrícolas sustentables que beneficiarán tanto a la comunidad como al medio ambiente.

La combinación de la agroforesta con la producción hortícola no solo fortalecerá la economía local, sino que también promoverá un modelo agrícola resiliente y adaptable a los desafíos ambientales actuales. María Teresa se erige así como un faro de innovación y sostenibilidad en la región, inspirando a otras comunidades a seguir su ejemplo y a adoptar prácticas que aseguren un futuro próspero y ecológicamente responsable.

### Estrategias de implementación en María Teresa

**1. Capacitación continua:** El municipio planea realizar talleres regulares para capacitar

- a más productores y ciudadanos interesados en técnicas de agroforesta.
- 2. Colaboración con instituciones: La colaboración con universidades y centros de investigación permitirá acceder a los últimos avances en agricultura sintrópica.
- 3. Monitoreo y evaluación: Se implementarán sistemas de monitoreo para evaluar el impacto del Bosque Sintrópico en la producción hortícola y la biodiversidad local.
- 4. Proyectos piloto: Además del bosque sintrópico modelo, se desarrollarán proyectos piloto en diferentes áreas de producción para adaptar las técnicas a diversas condiciones locales.
- 5. Divulgación y sensibilización: Se realizarán campañas de sensibilización para informar a la comunidad sobre los beneficios de la agroforesta y sobre cómo pueden participar en el proyecto.

A su vez, se invita a otros municipios a unirse a esta iniciativa transformadora. Para obtener más información y coordinar capacitaciones, se puede contactar a Alfredo Cafferata de Desarrollos Regenerativos al teléfono 3462501268. Esta colaboración promete extender los beneficios de la agricultura sintrópica, asegurando una mayor sostenibilidad y productividad a nivel regional.

La capacitación en agroforesta recibida por el municipio de María Teresa marca un hito en la evolución hacia una producción agrícola más sostenible y biodiversa. La integración del bosque sintrópico con la producción hortícola existente no solo promete mejorar la productividad y la resiliencia de los sistemas agrícolas locales, sino que también refuerza el compromiso de la comunidad con la sostenibilidad y la innovación. Con estas acciones, María Teresa se posiciona como un modelo a seguir en la región, demostrando que es posible lograr un equilibrio entre la producción agrícola y la conservación del medio ambiente.

Regeneración Agua Tierra, basado en Chile, se dedica a la creación de paisajes en armonía con la naturaleza, para dar sustento a los seres vivos por medio de la regeneración de los suelos, el diseño de paisajes de retención de agua y la agricultura sintrópica. Aplican metodologías agroecológicas comunitarias para resolver problemas socioeconómicos y ambientales complejos.

María Teresa, con su espíritu innovador y su compromiso con la sostenibilidad, está preparada para liderar la transformación hacia una agricultura más ecológica y productiva, asegurando un futuro más verde y saludable para todos sus habitantes.

La FNGA respalda activamente este proyecto, iniciado por su socio fundador Alfredo Cafferata, comprometiéndose a promover y expandir su alcance en cada localidad de la Provincia de Santa Fe.

# Desafios y avances en la conservación del Capital Natural del Gran Chaco





Juliana Salles Almeida

Es especialista líder en Cambio Climático del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y apoya con la coordinación del equipo de la División de Cambio Climático en el Cono Sur. Es Doctora por la Universidad de Chile y Mestre por la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil y completó su educación en la Escuela de Gobierno Kennedy en Harvard.

América Latina y el Caribe es una superpotencia en biodiversidad: si bien representa el 16% de la superficie de la Tierra, alberga el 40% de la biodiversidad mundial. Posee la mitad de los bosques tropicales, es la mayor reserva de agua dulce y en ella habita el 12% de los manglares del mundo (UNEP-WCMC, IUCN, 2021). Al mismo tiempo, la región tiene una de las mayores tasas de deforestación a nivel global y viene perdiendo su capital natural de forma acelerada. En 50 años ha perdido el 94% de su población de vertebrados v cuenta con el mayor número de mamíferos, plantas, peces

y aves amenazados del mundo *(WWF, 2020)*.

En América Latina, la destrucción de los ecosistemas boscosos se ha intensificado debido a la expansión de la frontera agropecuaria, mayormente para ganadería y cultivo de granos, impulsada por una creciente demanda global de alimentos y otros bienes. Este proceso ha llevado a que la expansión agropecuaria sea responsable del 70% de la pérdida de biodiversidad terrestre de acuerdo con el *último reporte* global del Convenio de Diversidad Biológica e IPBES.

En Argentina, el Gran Chaco es la ecorregión boscosa más extensa, ocupando el 25% del territorio nacional y comprendiendo el 60% de sus **bosques nativos.** Entre 2001 y 2020, Argentina perdió 4,8 millones de hectáreas de bosque chaqueño. lo que representa el 7,2% de la superficie de dicho bosque en su territorio. Paraguay y Bolivia han tenido pérdidas del 18,2% (4,9 millones de hectáreas) y 35,6% (4,4 millones de hectáreas), respectivamente (BID, 2024). Aunque la tasa de deforestación se desaceleró con la implementación de la Ley de Bosques en 2007, entre ese año y 2022 aún se perdieron 3,7 millones de hectáreas. Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero representan el 85% de la superficie de bosques del Gran Chaco en Argentina y han perdido 3,2 millones de hectáreas en los últimos 15 años, lo que constituye el 87,2% de la deforestación total en la región (BID, 2024).

Según un estudio del estatus de la deforestación, este proceso se explica por una reconversión de la producción agropecuaria en la región. En las últimas décadas, parte del crecimiento de la producción de cereales y oleaginosas se dio a través de un proceso de expansión del área de siembra hacia zonas hasta entonces marginales del Gran Chaco, con el consecuente reemplazo de bosques nativos y otros ecosistemas por áreas de cultivo. Se estima que entre 1990 y 2022 la superficie de siembra del Gran Chaco creció un 297%, muy por encima de la evolución observada a nivel nacional (100%) y en la región pampeana -Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Entre Ríos- (89%). Entre 2008 y 2020 el ganado en la región del Gran Chaco creció un 17% (1,6 millones de cabezas), mientras que el stock ganadero nacional y en las tres principales provincias de la región pampeana se redujo un 2% en el mismo período.

La pérdida de bosques nativos destruye los sumideros de carbono y aumenta las emisiones y, por lo tanto, agrava la crisis climática. La deforestación ha generado un aumento significativo en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del sector de agricultura, ganadería, silvicultura y cambio de uso del suelo, las cuales pasaron del 39% en 2018 al 45% en 2020 del total nacional en Argentina. Dentro de esta categoría, las emisiones de la subcategoría "cambio de uso del suelo (pérdida de cobertura vegetal)" aumentó del 26% al 40% (datos de INGEI).

Frente a este escenario, crece la demanda por productos agropecuarios que cumplan con criterios de sostenibilidad ambiental en los mercados globales. Entre otros, los criterios incluyen sistemas de certificación voluntarios y normativas obligatorias como el Reglamento 2023/1115 (cadenas de valor libre de deforestación) de la de la Unión Europea (UE), que restringirá a partir de 2025 el ingreso de materias primas agropecuarias provenientes de áreas deforestadas. La UE es el segundo destino de exportación de bienes de Argentina. En 2022 el país exportó bienes por unos US\$88.446 millones, de los cuales el 12,3% tuvo como destino al bloque europeo. Según estimaciones del BID, hasta 5% de las exportaciones del país estarían potencialmente afectadas por el reglamento mencionado. Tras 15 años de vigencia de la Ley de Bosque, si bien esta normativa ha logrado importantes avances, aún persisten desafíos significativos en su implementación. Asimismo, conforme señala un reciente estudio del BID, el bioma del Gran Chaco argentino precisa de una política integral que aborde los desafíos de conservación de los recursos naturales junto con el desarrollo productivo sostenible, superando los desafíos actuales y futuros. Invertir en sistemas productivos que utilicen especies arbóreas nativas sin desmontar el bosque existente puede generar miles de millones de dólares de ganancia anual.

En este sentido, es clave que uno de los países más biodiversos del mundo como Argentina integre el capital natural en las inversiones nacionales prioritarias y busque estructurar instrumentos financieros innovadores para apalancar recursos en el mercado financiero para la conservación de su riqueza natural.

Para finalizar, es importante señalar que la degradación de los ecosistemas pone en entredicho no solo el bienestar de todos y la seguridad alimentaria, sino la estabilidad de varias actividades productivas que dependen de la provisión de los servicios ecosistémicos como la regulación del ciclo hidrológico, la purificación del aire, la biodiversidad y el control de la erosión de los suelos. La mitad de la actividad económica mundial depende de los ecosistemas terrestres y marinos que proporcionan los alimentos, el agua, el aire limpio y los materiales necesarios para la vida cotidiana. Tres cuartas partes de los cultivos alimentarios del mundo dependen, al menos en parte, de la polinización. Adicionalmente, la agricultura, sin el escudo natural que proporciona la diversidad genética, es menos resistente a peligros como enfermedades, plagas, condiciones meteorológicas extremas y el cambio climático. En este contexto, para seguir siendo un importante productor agropecuario, es imprescindible que América Latina revierta el proceso de declive de su biodiversidad y logre proteger uno de sus más importantes capitales naturales: el Gran Chaco.



### Primer semestre 2024: se realizaron 25 talleres del programa Comunidad Orgánica

Además hubo recorridos para escuelas por el Bosque de los Constituyentes y talleres de biodiversidad y construcción de composteras organizados por la Dirección General de Acción Climática.

La Secretaría de Ambiente y Espacio Público, a través de la Dirección General de Acción Climática y Calidad Ambiental, concretó durante el primer semestre de 2024 diversas actividades y acciones para y con la comunidad, que contaron con la participación de estudiantes y docentes de escuelas públicas y privadas y público general, en el marco del programa Comunidad Orgánica, las iniciativas 'Las Escuelas van al Bosque' y 'Árboles de Rosario: Programa de cuidadores y cuidadores', el voluntariado ambiental y la capacitación en Ley Yolanda, entre otras.

### **Comunidad Orgánica**

A través del programa Comunidad Orgánica, que tiene entre sus objetivos alentar la separación de residuos orgánicos y la producción de compost en hogares e instituciones, así como también reducir la cantidad de desechos que se generan y que luego se envían a disposición final, se realizaron dos talleres abiertos a la comunidad, que contaron con la participación de 133 personas, y 23 talleres en instituciones, que tuvieron un total de 365 asistentes.

### Las Escuelas van al Bosque

En el marco de las propuestas de 'Las Escuelas van al Bosque' se llevaron a cabo 12 recorridos, que contaron con la asistencia de 389 personas.

El recorrido por el Bosque de los Constituyentes (el espacio verde más grande de la ciudad, ubicado en el distrito Noroeste) es un entramado de actividades lúdicas - exploratorias y contenidos discursivos que invitan a ni-



ñas, niños y adolescentes a habitar el bosque desde sus propias percepciones, impulsando el propio reconocimiento de estar siendo parte de la naturaleza.

Por ser el espacio verde más grande de la ciudad y presentar una rica biodiversidad que incluye paisajes y especies de las tres ecorregiones de nuestra zona (el humedal, el espinal y la región pampeana) es naturalmente un aula a cielo abierto ideal para llevar adelante las actividades de educación ambiental.

### Cuidadoras y cuidadores del arbolado urbano

A través de la iniciativa 'Árboles de Rosario: Programa de cuidadoras y cuidadores', se invita a las instituciones educativas y de la sociedad civil a reconocer su importancia y cumplir un compromiso en el cuidado de los árboles que se planten en la ciudad.

La propuesta cuenta con un taller de sensibilización en cada institución que se inscribe al programa y la plantación de, al menos, un ejemplar arbóreo en cercanías de la institución (puede ser en alineación o en un espacio verde cercano).

En el primer semestre de 2024 se realizaron tres talleres con plantaciones, que contaron con un total de 65 asistentes.

### Voluntariado ambiental: Construcción de composteras

Se llevó a cabo un taller de construcción de composteras, que contó con la asistencia de 36 personas. Cabe destacar que el voluntario tiene una decisión personal, una determinación y voluntad individual de destinar su tiempo a una causa común y de interés general. La participación es libre, gratuita y solidaria.

### Talleres de biodiversidad

En este eje se realizaron cinco talleres a infancias sobre los humedales de nuestra región y sobre la importancia de preservar y cuidar la flora y fauna urbana que nos rodea. La actividad contó con la asistencia de 116 personas.

### Construcciones colectivas

Se realizaron siete jornadas de producción de ladrillos de adobe en el Centro de Convivencia Barrial (CCB) La Tierrita, que contaron con la participación de entre 10 y 15 personas por actividad.

Además, se llevaron adelante tres talleres (de entre dos y tres jornadas cada uno) de construcción de horno de barro tradicional, que contaron con la participación de entre 5 y 10 personas por taller. También hubo dos talleres de construcción de cocinas de adobe (10 personas por cada taller).

Además, hubo otros dos talleres con familias vulnerables de construcción de cocinas (una familia por taller), junto al programa de Intervenciones Barriales Focalizadas, a la par que se desarrollaron dos talleres de construcción de estufas de adobe en Punto Rambla, que contaron con la participación de 25 personas.

También se están llevando a cabo talleres de bioconstrucción y construcción de un SUM (Salón de Usos Múltiples) en La Tierrita.

#### Picnic nocturno

Se realizaron dos picnics nocturnos, una experiencia urbana que se convirtió en un clásico de la temporada de verano, que tiene por objetivo fortalecer los vínculos entre ciudadanas y ciudadanos, creando más lugares de convivencia en diversos espacios públicos de la ciudad, para poder brindar un nuevo escenario a grupos locales.

La actividad es organizada en forma conjunta desde el año 2016 por las secretarías de Ambiente y Espacio Público y de Cultura y Educación.

En el primer semestre de 2024 se realizaron dos picnics nocturnos, uno en El Rosedal del parque de la Independencia y otro en el parque Alem, que contaron con la presencia de un millar de personas aproximadamente.

### Cinturón Verde

Proyecto de producción sustentable de alimentos basado en el concepto de soberanía alimentaria, definido por políticas de producción sustentable y saludable. En Rosario, existen actualmente casi 1.500 hectáreas destinadas a la producción primaria bajo esta modalidad.

La feria de productos agroecológicos se lleva a cabo los miércoles de 9 a 13. En total se realizaron 10 ferias.

### Ley Yolanda

Durante el primer semestre de 2024 se dictaron dos cursos sobre cuidado del ambiente y desarrollo sostenible (Ley Yolanda, N° 27592), dirigido a empleados y empleadas municipales, que está orientado a garantizar la formación integral en desarrollo sostenible y perspectiva ambiental para quienes se desempeñan en la función pública local.

El curso es bajo modalidad virtual, asincrónica y tiene una duración de seis semanas. Desde su inicio en 2022, el curso lleva dictadas siete ediciones consecutivas.

En la sexta edición, realizada entre marzo y abril de 2024, participaron y se graduaron 33 personas y en la séptima, que se llevó a cabo entre mayo y junio, participaron y se graduaron 18 personas.

Cabe destacar que, como actividad final de la séptima edición del curso, se realizó una visita guiada al Centro Ambiental de Tratamiento de Residuos de la que participaron, además de las y los graduados del curso, integrantes de los equipos de la Escuela Superior de Administración Municipal y de la Dirección General de Acción Climática y Calidad Ambiental.

La Municipalidad de Rosario desarrolla este curso en el marco de la ley N° 27.592, conocida como Ley Yolanda, que tiene como objeto garantizar la formación integral en Ambiente, con perspectiva en desarrollo sostenible y cambio climático, a las personas que se desempeñen en la función pública.

La Ley N° 27.592 lleva el nombre de la tucumana Yolanda Ortiz que fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano del país, pionera en plasmar el paradigma de complejidad e integralidad del ambiente, trabajando activamente en estos temas.

El texto de la legislación tiene como objeto garantizar la formación integral en Ambiente, con perspectiva en desarrollo sostenible y cambio climático, a las personas que se desempeñen en la función pública.

### El fracaso de la tarificación de la congestión en Nueva York



Julian Hartman-Sigall

Estudiante de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Princeton. Se encuentra realizando una pasantía en la FNGA, a través de PUENTES Abroad

El cambio climático, como todos sabemos, es un gran problema. Y los grandes problemas requieren grandes soluciones. En el caso del clima, se trata de retos de ingeniería, infraestructuras, cultura y política. Sin embargo, cuando se trata de conseguir los logros políticos que requiere la lucha contra el cambio climático, Estados Unidos está titubeando.

A nivel nacional, el gobierno de Biden ha sido una excepción a esta regla, realizando inversiones históricas de miles de millones de dólares en energía limpia, vehículos eléctricos, justicia medioambiental, entre otros. Los gobiernos estatales y locales, por su parte, han fracasado en gran medida a la hora de ejecutar los objetivos mundanos pero críticos en materia de políticas e infraestructuras; como la promoción de ciudades densamente pobladas y la ampliación de la red eléctrica que, en última instancia, determinarán las emisiones de carbono de la nación.

El ejemplo más llamativo de este fracaso es la reciente marcha atrás de la ciudad de Nueva York en la tarificación de la congestión, un plan que debía comenzar el 30 de junio de 2024 y que implicaba el cobro de una tasa de 15 dólares a la mayoría de los conductores que entraran en la zona más concurrida de Manhattan durante el día. Esta política, habitual en muchas ciudades europeas, pero que no se ha implantado en Estados Unidos, serviría para financiar reparaciones muy necesarias en el vetusto sistema de transporte público de la ciudad, incluido el metro de Nueva York.

Al desincentivar la conducción y potenciar el transporte público, la tarificación de la congestión reduciría significativamente las emisiones de carbono de la ciudad. Incluso reduciría el número de horas que un conductor medio pierde

debido al tráfico, tomando en consideración que la cifra en la ciudad de Nueva York es la peor del mundo.

Por desgracia, lo que aparenta ser una buena política no siempre lo es. Los ciudadanos de EE.UU. tienden a no apoyar la creación de nuevos impuestos ni el aumento de los existentes, y esto no fue diferente. Así que, ante una política impopular y con unas elecciones a la vista en pocos meses, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, suspendió indefinidamente la aplicación de la tarificación de la congestión pocos días antes de que entrara en vigor.

### Cómo los obstáculos normativos convirtieron un plan sencillo en una propuesta ambiciosa

La historia del fracaso de la tarificación de la congestión es una historia de ineficacia burocrática y cobardía política.

En 2008, como parte de su iniciativa más amplia de sostenibilidad para mejorar las condiciones ambientales y de infraestructura de la ciudad, el alcalde Michael Bloomberg propuso el cobro de peaies a los vehículos que entrarán en Manhattan por debajo de la calle 60, con tarifas que oscilaban entre 9 v 23 dólares para los vehículos de pasajeros. Los ingresos previstos, estimados en unos 1.000 millones de dólares anuales, se destinarían a mejoras extremadamente necesarias en las infraestructuras de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA). El plan de tarificación de la congestión recibió la aprobación legislativa estatal en abril

A pesar de sus evidentes e inequívocos beneficios ambientales, la puesta en marcha sufrió grandes retrasos debido principalmente a las regulaciones ambientales federales y, en menor medida, a las restricciones



sobre el peaje de las autopistas de ayuda federal existentes. En virtud de la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), el plan requería un amplio proceso de revisión ambiental para evaluar las posibles repercusiones en el tráfico, la calidad del aire y el transporte público en toda el área metropolitana de Nueva York. Este proceso de revisión, en el que participaron múltiples organismos y numerosas consultas públicas, amplió considerablemente los plazos. La evaluación ambiental, que se preveía que duraría sólo unos meses, acabó tardando años en completarse.

En los años setenta, cuando se creó la NEPA, los daños que se causaban al clima provenían de construir demasiado. Aunque, ahora, en la era de la prevención del cambio climático, el mayor daño climático proviene de no hacer lo suficiente. El hecho de que un proceso burocrático destinado a proteger el clima retrase significativamente una política de cambio climático, demuestra cómo los sistemas normativos en expansión creados por las leyes medioambientales de la década de 1970 han llegado a inhibir el progreso climático en la década de 2020.

La administración Biden concedió la aprobación federal en 2023, despejando por fin los principales obstáculos normativos. La Administración Federal de Carreteras (FHWA. por sus siglas en inglés) emitió un "dictamen de impacto no significativo", permitiendo a la MTA proceder a la instalación de la infraestructura de peaje necesaria. Sin embargo, esta aprobación vino acompañada de un periodo de preparación estimado de casi un año, lo que retrasa la fecha de implantación hasta mediados de 2024. Una vez más, el plan, que se limita a instalar cámaras en determinadas calles, se retrasó innecesariamente.

Sin embargo, la oposición política al plan siguió siendo fuerte. Por supuesto, procedía sobre todo de quienes conducen a menudo y temían el coste del impuesto. Gran parte de esa resistencia procedía de fuera de la ciudad. Más de un millón de personas se desplazan diariamente a Manhattan desde los suburbios, muchas de ellas en coche. Los que se trasladan a las afueras se oponen firmemente a la tasa de congestión porque aumentaría significativamente sus gastos de viaje sin beneficiarse de la mejora del sistema de transporte público de la ciudad, ya que no residen en ella.

La opinión de estos viajeros es muy importante debido a que los suburbios son el principal campo de batalla político en las próximas elecciones. Así, la gobernadora Hochul, preocupada por las elecciones venideras, capituló ante estas inquietudes, renunciando así a una política sencilla para reducir el tráfico, disminuir las emisiones y mejorar el transporte público en la mayor ciudad del país.

La cancelación del programa de tarificación de la congestión de la ciudad de Nueva York subraya las complejidades de aplicar políticas urbanas a gran escala que se cruzan con normativas onerosas, políticas locales y sentimientos de la población. Aunque además, pone de relieve cómo estos factores -a saber, las normativas medioambientales y las preocupaciones políticaspueden converger para hacer fracasar incluso la más simple de las políticas climáticas.

Si la ciudad de Nueva York, tras años de intentos, no puede instalar unas pocas cámaras para imponer un pequeño impuesto a los conductores con el fin de reparar su decadente sistema de transporte público, ¿cómo puede el país crear un sistema nacional de recarga de vehículos eléctricos?¿Cómo puede gravar las emisiones de carbono? ¿Cómo se puede modernizar la red eléctrica?

Si esta ciudad liberal no es capaz de aplicar la más simple de las políticas climáticas, ¿cómo puede el país cumplir sus objetivos climáticos?

### Las islas del Pacífico luchan por sobrevivir



**Santiago Sosa** Área de Relaciones Internacionales FNGA

La 10º Reunión de Líderes de las Islas del Pacifico reiteró la urgencia del cambio climático como máximo desafío para la región. Los principales mandatarios solicitaron acciones concretas y financiamiento climático, enfatizando en la necesidad de apoyo internacional. En este sentido, Japón lideró y efectuó nuevas contribuciones al desarrollo sostenible de las islas, aunque no exento de críticas, sembrando dudas sobre sus verdaderas motivaciones.

Del 16 al 18 de julio tuvo lugar en Tokio la 10<sup>a</sup> Reunión de Líderes de las Islas del Pacífico, donde se trataron cuestiones relativas al cambio climático, crecimiento económico, ambiente, océanos, regionalismo, desarrollo, paz y seguridad, entre otros temas de agenda regional.

### Ambiente y cambio climático

El presidente del Foro y primer ministro de las Islas Cook, Mark Brown, definió al cambio climático como la "principal preocupación", que "supera todos los demás desafíos" para los PIP; señaló que "han sucedido muchas cosas en los últimos tres años" y remarcó el desafío que representa el acceso a financiamiento climático, solicitando mayor apoyo de los "socios globales".

Durante el Foro, se presentó un Plan de Acción Conjunto en las

áreas del cambio climático, la resiliencia ante desastres, los recursos y el desarrollo económico, y se inauguró la Iniciativa de Resiliencia Climática del Pacífico, la cual procura fortalecer la reducción del riesgo de desastres y la capacidad de respuesta, promover la descarbonización y movilizar recursos desde lapón hacia los demás PIP. También se abordó el establecimiento de un Centro de Excelencia del Pacífico para la ciencia de los océanos profundos y de un Marco Regional del Pacífico sobre Movilidad Climática.

En la Declaración Final, los líderes de los PIP reafirmaron su compromiso de trabajar en un modelo de desarrollo ambientalmente sostenible y resiliente, y remarcaron la imperiosidad de implementar medidas urgentes contra el cambio climático.

### Desafíos e intereses nacionales

Una de las principales demandas hechas por los PIP refiere a

la necesidad de "acciones, más que palabras", tal como enunció el primer ministro de las Islas Cook. La situación de vulnerabilidad e incapacidad de hacer frente por sí solas a los efectos del cambio climático obliga a las naciones insulares más pequeñas del Pacífico a acudir a la ayuda externa. En este sentido, Japón efectuó un aporte de 10 millones de dólares al Fondo para Responder a las Pérdidas y Daños y asumió la responsabilidad, durante el Foro, de movilizar tecnología, conocimientos y recursos financieros en el marco del Plan de Acción Conjunto. Incluso, una semana antes, anunció que proporcionaría un barco de investigación para realizar estudios sobre recursos pesqueros v ambiente marino.

Sin embargo, Japón se halla en una posición controvertida debido a las constantes denuncias sobre la liberación de aguas residuales provenientes de la planta nuclear de Fukushima. El día 19, el Colectivo del Pacífico sobre Asuntos Nucleares publicó un comunicado en el que reiteraba su firme condena al vertido de las aguas, "deplorando las acciones de Japón como una contradicción flagrante".

Se debe tener en cuenta, asimismo, que los intentos japoneses de liderar ante los demás PIP son acordes a los intereses geoestratégicos y al objetivo de contrarrestar la creciente presencia china en la región, a lo que se le suma el carácter asistencialista que adoptan los vínculos de ayuda al desarrollo entre Japón y el resto de los PIP, colocando al primero en una posición de mayor poder relativo. Todo lo mencionado contribuve a poner en entredicho la existencia de un genuino compromiso hacia las naciones insulares del Pacífico y hacia el cambio climático, y a reflexionar sobre si en última instancia aquello que moviliza el accionar japonés es, posiblemente, los intereses nacionales y las dinámicas de poder.



Durante el primer semestre de 2024 se realizaron **25 talleres del programa que** tiene entre sus objetivos alentar la separación de residuos orgánicos y la producción de compost en hogares e instituciones.

Más info en rosario.gob.ar









